# LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 · AÑO XXVI · 9.370 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN NACIONAL

# El Tribunal Constitucional, la vía de Sánchez para controlar a Puigdemont

Ignora las derrotas parlamentarias y los avisos de Junts porque cuenta que no romperá hasta que se valide la amnistía El Gobierno ya ha empezado a tantear al PNV y Junts el marco de los Presupuestos para el próximo año

El Congreso hapedido al Gobierno que proceda a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutía y, en consecuencia, su condición de presidente electo de Venezuela, que debería asumir su cargo el próximo 10 de enero. La votación dejó el resultado de 177 votos a favor frente a 164 en contra y una abstención. De esta forma, el Gobierno estrena el nuevo periodo de sesiones con un varapalo de la Cámara en política exterior, y en agenda ya tiene anunciados otros debates incómodos, como la forzada comparecencia del presidente Pedro Sánchez para hablar de inmigración. P. 6 • 8



Los diputados aplauden tras la clara victoria de la oposición en la votación de la proposición

Moncloa se jacta de colocar a afines para «seguir gobernando» tres años más Sánchez sufre la primera derrota del curso con el reconocimiento de Edmundo González José Luis Ábalos «rompe» con el PSOE y se abstiene en la votación EUROPA PRESS

La Diada confirma la división

#### El independentismo fracasa y moviliza a 70.000 personas

Las manifestaciones de la ANC y Òmnium «pinchan» en toda Cataluña con 45.000 asistentes menos que en 2023

Las manifestaciones independentistas convocadas ayer por la ANC y Òmnium no consiguieron concentrar ni 70.000 personas en las cinco ciudades catalanas elegidas por las entidades para «denunciar las nefastas consecuencias de pertenecer a España». P. 10-11

#### El TC admite el primer recurso contra la amnistía por unanimidad

La mayoría progresista se estrecha al aceptarse la abstención de Campo P. 13



Saludo protocolario de los candidatos

Harris logra poner nervioso a Trump y sale airosa del debate R18-19

PSOE y Sumar frenan la Ley ELA con más ampliaciones de enmiendas en el Congreso P. 30

Editorial: Sánchez no tiene la confianza de las Cortes P.3

2 OPINIÓN

Jueves. 12 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

El bisturí

# La inquina singular de Sánchez hacia Madrid



Sergio Alonso

edro Sánchez tiene a Isabel Díaz Ayuso y, por extensión, a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, una especial inquina o, si se preflere utilizar el término hoy tan de moda, una inquina singular. Si a Cataluña planea regarla con una lluvia de millones para agasajar con ella a los independentistas que le sostienen en el Gobierno, a los madrileños les obsequía en cambio con ataques dialécticos que tienen como principal destinataria a su presidenta, y con otros más sibilinos que se dirigen a vaciar su bolsillo o a incomodarles en su vida diaria. Se trata, por ejemplo, del intento desesperado por masacrarles a impuestos mientras Díaz Ayuso se los rebaja, o de infrafinanciar servicios básicos para que parezca que la culpable de los posibles fallos de funcionamiento es la Comunidad cuando el responsable real del desaguisado es el Gobierno. En una exhaustiva información publicada en este periódico, Carmen Morodo pone cifras a esta burda estrategia, que esconde sin duda una venganza por las continuas derrotas electorales que el hoy presidente del Ejecutivo ha sufrido a manos de la dirigente popular. Conviene recordar, para los que no la leyeran, que desde que Gobierna Sánchez las inversiones en Madrid han crecido solo un 4,65% frente al 32,7% del total, mientras que



Si el presidente tuvo algún día credibilidad en Madrid, hace tiempo que la perdió

en Cataluña lo han hecho un 71,1%, según el análisis de las inversiones territorializadas de los Presupuestos Generales del Estado desde que Pedro Sánchez es presidente. Por si fuera poco, Madrid es la cuarta región con menor inversión per cápita, con apenas 193,35 euros por ciudadano, mientras que Cataluña recibe 297,45 por cada uno de los suyos. Y eso, antes del concierto. Imaginen después.

En el imaginario socialcomunista, Díaz Ayu-

so es una china en el zapato del presidente, un obstáculo incómodo al que hay que apartar a costa de lo que sea, porque en los manuales totalitarios el fin siempre justifica a los medios. Desde esta perspectiva dibujada por la ultraizquierda, los madrileños que la votan en masa son fascistas a los que conviene meter en vereda para que se den cuenta de su grave error. El origen de este cupo de tirria y ojeriza hacia Díaz Ayuso y los habitantes de Madrid no es fácil de identificar. Desde luego, las primeras humillaciones de Sánchez y sus satélites en las urnas madrileñas debieron tener su influjo, pero ese odio enfermizo se exacerbó a medida que pasaban las semanas durante la pandemia de Covid-19. En medio de la incertidumbre por los acontecimientos, la voz de Díaz Ayuso se alzó por encima del ruido mediático generado por la farándula del presidente para denunciar el uso torticero de las instituciones con fines políticos que se hacía en aquellos momentos y la escandalosa gestión que se estaba realizando, en donde el Gobierno llegaba tarde y mal a todas las medidas de salud pública que había que tomar mientras se hacían compras cuando menos sospechosas como las que protagonizaba José Luis Ábalos, el Torrente del socialismo casposo que subyace bajo la imagen de modernidad que pretende trasladar Sánchez. Lo ocurrido desde entonces hasta hoy ya es historia. Tomando como modelo los regimenes totalitarios que acosan al líder opositor, Sánchez y su séquito desataron una cacería contra Díaz Ayuso para desgastarla y deteriorar su imagen, pero el ataque se vuelve siempre contra ellos como un bumerán. Si el presidente tuvo algún día credibilidad en Madrid, hace tiempo que la perdió.

#### Las caras de la noticia



Presidenta de la Comunidad de Madrid

#### Madrid lanzará un plan contra las drogas.

Ha anunciado un plan contra las drogas que contará con 50 medidas «centradas en la prevención, los jóvenes y limitaciones en el consumo de productos derivados del cannabis, junto a más inspecciones y nuevos servicios y tratamientos».



Marta Ortoga Presidenta de Inditex

#### Inditex suma su tercer semestre consecutivo con cifras récord.

Inditex se ha anotado su tercer primer semestre consecutivo con cifras récord en cuanto a beneficio neto y ventas, después de presentar unas ganancias en el periodo febrero-julio de 2.768 millones de euros, un 10,1 % más que en el mismo periodo de 2023.



Altor Esteban Portavoz del PNV

#### Sabe que la voluntad popular apoya la amnistia.

El separatismo en sus diversos rostros se arroga el conocimiento de la voluntad popular. Esteban es uno de ellos. Ha cargado contra Llarena por no comportarse de acuerdo al deseo del pueblo que, según él, está con la amnistia.

#### Y volvieron cantando

### La ruta hacia Venezuela



Julián Cabrera

i hay algo que por encima de todo apuntala el tránsito de un sistema de garantías democráticas hacia un régimen dictatorial y represivo, eso es sin duda la paulatina toma de instituciones independientes y de los poderes del estado por parte del ejecutivo bajo el mantra de que lo elegido en las urnas por los ciudadanos es poco menos que el salvoconducto para hacer y deshacer en un país, con el mismo antojo con que se hace y deshace en

un partido por el mero hecho de haber ganado unas primarias.

Quienes establecen comparaciones y pretenden equiparar la situación política espanola con la de Venezuela, además de una injusticia, cometen un estratosférico error, pero sí aciertan de pleno al señalar el inquietante camino de la colocación al frente de instituciones estatales de gregarios afines a la causa partidista y del intento por anular la independencia judicial también mediante la toma de sillones con la afinidad política como única escala de valores. Cuando el Tribunal Supremo de Venezuela confirmaba recientemente la victoria de Nicolás Maduro o cuando la fiscalía de este régimen bolivariano ordenaba hace once días la detención del candidato opository presumible vencedor de las elecciones Edmundo González Urrutia, sencillamente lo que se estaba poniendo de manifiesto es la constatación de un sistema dictatorial previo asalto institucional desde los tiempos de Chávez. Europa no es Latinoamérica ni España es Venezuela, pero componentes históricos o geográficos no suponen garantía alguna para la salvaguarda de las instituciones y la salud democrática de una nación.

La izquierda española -en especial la que cogobierna con los socialistas- no parece tener claros estos conceptos, sobre todo cuando volvemos a contemplar puntuales gestos oportunistas como la exaltación de la candidata demócrata en EE UU Kamala Harris, paradigma seguramente acertado del feminismo, la progresía, la igualdad social y la lucha contra los populismos fascistoides, mientras se muestra, o bien un discurso contradictorio para condenar las fechorías del sátrapa Maduro, o directamente un atronador silencio a la hora de condenarlas. Lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene un pase en términos de un mínimo registro democrático, por mucho que defensores de esa toma institucional como Íñigo Errejón -hoy líder de una partida más que partido- se empeñen en vendernos las excelencias de un país donde los niños tienen «tres comidas al día». Hipócritas de mercadillo.

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

# Sánchez no tiene la confianza de las Cortes

ara que la memoria no flaquee, lo que le interesaría al Gobierno, hay que recuperar el argumentario que Pedro Sánchez bosquejó para transformar ante la opinión pública una derrota severa en una victoria en las generales de julio del pasado año. Su legitimidad no residía en el voto soberano que le había sido esquivo, sino en la mayoría parlamentaria urdida que refrendó su investidura. Hace un año, la narrativa propagandística se afanó en referirse al acuerdo con los grupos minoritarios extremistas y antisistema como un compromiso de investidura por más que algunos de sus socios de conveniencia apostillaran que únicamente fue una sesión y que si quería más, debería pasar por ventanilla dada su precaria representación en el Congreso, empeorada por la mayoría absoluta en el Senado del auténtico vencedor en las umas. En este punto, y para contextualizar las circunstancias en las que Sánchez adquirió la Presidencia, se hace preciso dejar constancia que el PP gobierna sobre el 70% del territorio nacional. Pero hace doce meses, el inquilino de La Moncloa logró todo lo que se propuso cuando decidió adelantar las generales por sorpresa para no rendir cuentas dentro y fuera de su partido por la debacle en las convocatorias autonómicas. Su meta era renovar su cargo por cuatro años más. Moncloa era el fin y no el medio en esta ocasión. Él resto era accesorio e irrelevante. Sabiaque afrontaba una Legislatura imposible, contantos intereses cruzados entre sus aliados, que muñir

las voluntades necesarias para la gobernabilidad, que eran todas fuera de la oposición, era imposible. No le importó y es una hipótesis creible que diera incluso por descontadas las derrotas que acumula ya con regularidad en el Congreso. El arranque del nuevo período de sesiones hasido especialmente aciago con el plantedel PNVy Junts. Una mayoría de diputados lo ha obligado a una futura comparecencia por la crisis migratoria, ha reconocido a Edmundo González como presidente de Venezuela en contra de su criterio y está en el camino de propinar otro revés con los Presupuestos por segundo año después de que los de Puigdemont hayan reiterado el no al techo de gasto. La aritmética es contumaz. El presidente no cuenta con la confianza de la Camara. Resultaría definitivo en un sistema parlamentario que se tenga por tal, pero no es el caso del que maltrata el régimen sanchista desde hace de seis años. Por eso Sánchez adelantó su deriva autocrática bolivariana en el Comité Federal. Cancelará el Legislativo si no le es útil, es decir, si se obstina en no secundar aquello que el presidente le plantee. Lo ha refrendado en China y ha avanzado que actuará a decretazo limpio. Nadie debe a sombrarse de este manotazo de Sánchez contra el tablero democrático. Su trayectoria ha sido elocuente en cuanto al respeto por la Constitución y los usos democráticos, además de por la talla moral de su ejecutoria. No piensa marcharse, ya le llegue la corrupción al cuello y la Justicia le pise los talones. Legitimidad, Integridad y dignidad son palabras. Pobre España.

#### **Puntazos**

#### Sin vergüenza con la Ley ELA

Desde el 8 de marzo de 2022, cuando el Congreso aprobó la proposición conocida como «Ley ELA», han pasado dos años y medio. No ha sido tiempo suficiente para que la norma que aguardan con desesperación miles de pacientes y sus familias haya visto la luz. Tampoco se cumplirá la última previsión de tantas porque PSOE y Sumar han vuelto a demorar su tramitación. No es la primera y puede que se repita. La izquierda ha bloqueado repetidamente la entrada en vigor de todas esas medidas que garanticen el derecho a una vida digna de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa y progresiva. Al parecer, no quiere que el PP se lieve el mérito. Miles de afectados han failecido sin la cobertura que merecían y que esta noble iniciativa desarrolla. Es una cuestión de justicia, humanidad y decencia política. Hay padres de la patria sin la mínima empatía y otros, huérfanos absolutos de vergüenza.



#### **Fact-checking**



#### La información

El Gobierno recuerda que Rajoy incluyó la financiación singular a Cataluña en 2012: «¿Por qué cuando ellos proponen algo está bien y cuando el resto proponemos lo mismo no?»

Yolanda Díaz cree que una buena manera de abordar la financiación autonómica «es seguir el programa del PP de 2012», donde se compromete con «un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña» para resolver su insuficiencia financiera. «¿Por qué cuando ellos proponen algo está bien y cuando el resto proponemos lo mismo no?»

#### La investigación

Yolanda Díaz nos recuerda que la financiación singular de Cataluña es un asunto del pasado. Nada nuevo. El separatismo ha buscado siempre el privilegio y la diferencia frente al resto. Le ha faltado recordar que Aznar ya cedió en su día el 30% del IRPF al Principado y silenciar que el entonces presidente del Gobierno lo hizo con todas las CCAA de régimen común sin trocear la Agencia Tributaria, conforme a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980.

#### El veredicto



intenta enredar e intexicar para desviar la atención. Ni el PP ni el PSOE antes de Sánchez ni los comunistas plantearon nunca un concierto económico para Cataluña por inconstitucional.

#### Eleuteria

#### Edmundo González



Juan Ramón Rallo

ara el Congreso de España, y por tanto también formalmente para el conjunto de ciudadanos a los que representa, el presidente electo de Venezuela es Edmundo González. Así pues, corresponderá dentro de nuestras fronteras darle a Edmundo González el tratamiento que se le atribuye: el de presidente electo de un país extranjero. Por desgracia ni es ni será así: no sólo porque el Gobierno de España ya haya advertido que va a desoír al Congreso, sino porque todo apunta a que Edmundo González ha decidido renunciar al cargo. A la postre, desde que llegó como refugiado político a nuestro país, Edmundo González no sólo ha sido parco en palabras, sino que ha dejado de reivindicarse como presidente de Venezuela frente al obsceno fraude electoral perpetrado por el chavismo y, por ende, frente a la usurpación de la institución por el chavismo. Las razones por las que Edmundo puede haber renunciado al cargo que legitimamente ganó no son difíciles de imaginar: el chavismo ya había emitido orden de arresto contra Edmundo González y, pese a que éste

estaba refugiado en la embajada de Países Bajos, el régimen amenazaba con sitiar la embajada (como lleva haciendo desde marzo con la de Argentina) e incluso con asaltarla. No sólo eso, la familia de Edmundo González no se hallaba protegida dentro de la embajada y también podría haber sido víctima de un arresto arbitrario. En este sentido, todo apunta a que el régimen venezolano llegó a un acuerdo con Edmundo que fue facilitado -en beneficio de la dictadura- por Zapatero: el líder opositor no sería arrestado y su familia permanecería bajo custodia del régimen si éste renunclaba a la presidencia y se exiliaba a España. Humanamente comprensible, políticamente calamitoso: el presidente electo exiliado y el dictador repudiado, en el poder. Millones de venezolanos que votaron por el cambio, huérfanos ante un nuevo fraude masivo y exitoso por parte de la dictadura. La cuestión pendiente de resolver es qué papel ha jugado el Gobierno español en todo esto: si se ha limitado a aceptar el asilo político solicitado por Edmundo o si, por el contrario, ha formado parte de esas negociaciones para debilitar a la oposición y apuntalar a la dictadura chavista. El tiempo nos dirá si Sánchez pretende utilizar el asilo político como pretexto para dejar de denunciar a la tiranía chavista y acabar reconociendo a Nicolás Maduro.

El trípode

### No es No, sr. Sánchez... ¿No le suena?



Jorge Fernández Díaz

ue ayer un día de alto voltaje político, tanto en el plano internacional como en el nacional. El primero lo protagonizó EE UU con el 23 aniversario de aquel terrible atentado del 11S en Nueva York, recordándolo en el Memorial de la «zona cero». con especial recuerdo para los miles de víctimas que produjo, a las que habría que añadir todas las que como consecuencia suya se produjeron después en diversas guerras en Afganistán, Irak, Siria, etc. Dado el momento electoral que se vive en EEU, asistió el todavía presidente Joe Biden, acompañado de su (hasta ahora) invisible vicepresidenta Kamala Harris, y por supuesto también lo hizo Donald Trump. Precisamente ambos candidatos lo hicieron tras mantener su primer debate electoral apenas dos meses antes de la jornada electoral del próximo 9 de noviembre. En ese debate entre otras cosas, se vio que los «moderadores» solo «moderaban» a Trump en una actitud que, cuando menos, no parecía muy imparcial. Vimos también que la gran mayoría de medios e Informadores dieron por vencedora a Harris, al

igual que parece lo desean y esperan en noviembre. En el ámbito nacional, el protagonismo lo compartió la Diada -la menos concurrida y más dividida del mundo separatista de los últimos años- con el Congreso, en el que tuvo impacto directo la ausencia del Pleno de los 7 diputados de Junts para asistir a ella, poniendo en evidencia, una vez más, quién manda de facto en el Ejecutivo con la situación de absoluta debilidad del sanchismo. Resultó también curioso ofr a Sánchez -desde China- acusar a la oposición de estar instalada en el «No»: recuerdan aquello de: «No es No, ¿qué parte del No, no entiende Sr Rajoy?» Con los votos del PNV junto a la oposición, y además con el Gobierno sin los de Junts, fue otra sesión parlamentaria aciaga para él, que vio como su protegido Maduro era derrotado, reconociendo a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Lo que al dictador le ha sentado muy mal, insultando desde Caracas a «los millones de franquistas que votan a la derecha del PP y a la ultraderecha de Vox», aunque le faltó felicitar a los «progresistas» sanchistas que le apoyaron a él. Cada día se comprenden mejor las declaraciones de Sánchez expresando su voluntad de seguir en la Moncloa aunque no tenga el apoyo del Congreso. Sin presupuestosy sin capacidad de legislar, NO existe posibilidad de gobernar. Otra cosa es «estar» en el gobierno, como dice Page. O en el Falcon, o en China, que es lo que está haciendo.

#### **LA RAZÓN**

© Copyright Audiovesual Española 2000. S.A. Todos los Dorachos Reservados. Queda prohibida la reproduczión, distribución, comunicación pública, tratamiento o ublización comercial. Total o percial, de los contenidos de esta publicación por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseños, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se apone expresamente conforme a los aráculos B y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunta: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aureiro Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucia: José Lugo;

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata. Valencia y Murcia: Alicia Martí y Man Cruz Guillot Jefes de redección:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: 1 A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martin, E. Montalbán, P. Rodríguez, J.L. Carrasco Consejoro Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica). Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad). Manuel Torres (Publicidad). Noemi Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero).

TRIBUNA 5



# El factor humano



Luis Alejandre

erramos hoy, a las puertas del otoño, la serie «otros veraneos» que gentilmente como en años anteriores nos ha abierto «La Razón». No se ha pretendido más que dar a conocer fuera de los conductos oficiales (1), los esfuerzos de los cerca de 5,000 soldados y marineros españoles repartidos por estos mundos de Dios, haciendo referencia a sus familias, pendientes siempre de cualquier acontecimiento opeligro que les puede afectar, porque ciertamente las zonas de despliegue si algo tienen en común, es la incertidumbre, la posible desestabilización y la inseguridad.

En tres décadas de misiones de nuestras Fuerzas Armadas fuera de nuestro suelo, los cambios han sido sustanciales tanto por los ámbitos geográficos como por los tipos de misión. Aquellos primeros despliegues como «boinas azules» de Naciones Unidas en Namibia, Angola, Nicaragua o incluso en los comienzos de Bosnia, se presentaban como especies de ONG en la que no se quería mencionar siquiera la palabra guerra. Tiempos precisamente del «no a la guerra» como grito reivindicativo de interesadas opciones políticas. Aquí, en un alarde de imbecilidad, incluso se proscribió el termino guerra en una revisión de nuestras Ordenanzas. Los mismos iluminados que quisieron borrar, sin conseguirlo, el lema de la Academia de Suboficiales de Tremp «a España servir hasta morir». Como si eliminando la palabra cáncer, acabásemos con la cruel enfermedad.

Tiempos de un buenismo utópico que la

realidad se encargó pronto de superar. Bosnia inicialmente, Kosovo después y la «imposición de la paz» por la fuerza de las armas en Serbia, lo corroboraron. Hoy ya no se discute el termino, porque la guerra con todas sus crueldades está abierta en Gaza, en Ucrania y en frentes menos conocidos como Yemen o el Sahel.

Todo esto lo han vivido y lo viven nuestros contingentes, sujetos a iniciales problemas presupuestarios y de materiales adecuados, cuando comprobamos con dolor que muchos de nuestros medios -los BMR por ejemplo- no daban respuesta a las características de los nuevos tipos de guerra y fuimos adaptando a veces sobre la marcha, medios adecuados y sobre todo, seguros. También vivieronnuestras Fuerzas Armadas incertidumbres políticas, como las producidas a partir de los trágicos atentados de los trenes del 11 de marzo de 2004, que cambiarían nuestra historia reciente.; No lo tuvieron fácil aquellos contingentes en Irak que, formando parte de una coalición internacional, desplegaron no sin riesgos en tiempos del Gobierno Aznar, ordenado su repliegue con innecesarias prisas, por el Gobierno Zapatero!

A día de hoy, asentado el modelo, a veces a costa de sacrificios y errores, despliegan con eficacia nuestros contingentes, respetados y queridos y en muchos casos con amplias responsabilidades como actualmente en El Libano, irak o el Índico.

Y cuando a través de los encuentros de esta serie, he entrado en sus vidas, solo he encontrado espíritu de servicio, vocación, responsabilidad, orgullo de representar a España, amory preocupación por sus familias. Incluso un fino sentido del humor. En el fondo, calidad humana, capaz de afrontar cualquier contingencia.

No puedo sustraerme hoy, al hablar de incertidumbres políticas, de un acontecimiento que vive la ciudad de Mahón desde donde escribo, al conmemorarse estos días la llegada de los náufragos del acorazado «Roma» hundido en aguas del golfo de Asinara por la aviación alemana un 9 de septiembre de 1943. Con el buque insignia de su magnifica flota, murieron 1.425 hombres de su tripulación entre ellos su Almirante Bergamini. Quatro destructores que trasladaron a los 622 supervivientes quedaron internados hasta enero de 1945 en el puerto de Mahón. Veintiséis de estos náufragos quedaron entre nosotros, otros doscientos curarían en el entonces Hospital Militar de la Isla del Rey.

Resumo un hecho que podría ser uno más de los trágicos de una guerra. Pero resalto las consecuencias de incertidumbres políticas que sufrieron aquellas tripulaciones en sus bases de La Spezia y Génova y muy especialmente la de su Almirante Bergamini. En una Italia dividida - Musolini liberado había creado una nueva república en el norte-, desembarcados los Aliados el 10 de junio en Sicilia, el Rey Victor Manuel y su Jefe de Gobierno el general Badoglio habían firmado un armisticio con los Aliados el 3 de septiembre de aquel 1943. Un absurdo secreto impidió que el Almirante de la Flota lo conociese, recibiendo órdenes tan contradictorias como la de evitar el desembarco aliado en Salerno, la de prever la autodestrucción de sus barcos, la de navegar sin la cobertura aérea que antes le proporcionaba la Luftwaffe, ahora su verdugo, hasta la isla de La Magdalena entre Córcega y Cerdeña, para recibir instrucciones.

¡El factor humano no falló en Bergamini, pero la incertidumbre política le llevó a la muerte!

(1) La serie ha contado con el esencial apoyo del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Letras líquidas Vergüenza



Alejandra Clements

n 1952 el padre de Annie Ernaux intentó asesinar a su madre. La premio nobel, que tenía entonces doce años, presenció semejante atrocidad y fue capaz décadas después de convertir la brutalidad en literatura. No solo replicó el temor y la conmoción que experimentó, sino que construyó un relato mucho más amplio y ambicioso sobre las miserias cotidianas, las rutinas perversas y silencios as y los sentimientos de bochomo que las acompañan y se ocultan, bien camuflados, entre las paredes de los hogares que infectan. Elaboró, además, un tratado sobre el impacto social de ese dolortan intimo y analizó cómo el daño emocional genera en las víctimas un efecto social con nombre propio que la escritora francesa se reservó para el título de su autoficción «La verguenza». La misma palabra, y no por casualidad, que se ha escuchado en los juzgados de Aviñón durante el Juicio a los 51 violadores de Gisèle Pélicot, la ama de casa que recibe un día cualquiera la llamada de la policía alertándola de que habían encontrado vídeos en los que era violada por distintos hombres con la presencia y/o participación de su marido que, previamente, la había drogado para someterla. Hay asuntos de abordaje casi imposible: tan terribles son que cualquier adjetivo o apreciación resultará banal o frívola y, desde luego, insuficiente para abarcar su salvajismo. Y éste es uno de ellos. Pero, a veces, entre esas ruinas de la humanidad surgen lecciones universales. Pélicot ha permitido que los medios accedan a las sesiones del proceso y ha propiciado que los 51 hombres (considerados normales porque saludabany trabajabany se ajustaban a los estándares de la vida civilizada) tengan que enfrentarse públicamente a los actos que cometieron cuando creían que nunca jamás nadie los miraría y esta decisión conecta con aquel mal que Ernaux identificó en su infancia. El abogado de la mujer violada insiste en reclamar que «es hora de que ia verguenza cambie de bando» y el consenso social se suma y comparte que debe hacerlo. La gran cuestión ahora es saber si, de verdad, lo hará.

Cuentas. Moncloa ignora las derrotas parlamentarias y los avisos de Junts porque cuenta con que no romperán la baraja mientras el Constitucional no valide la amnistía. Y los plazos se alargarán. Ya negocian con Junts

# El TC, la vía de Sánchez para atar a Puigdemont

Carmen Morodo, MADRID

a mayoría del Congreso, como estaba previsto, ha pedido al Gobierno que proceda a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio y, en consecuencia, su condición de presidente electo de Venezuela, que debería asumir su cargo el próximo 10 de enero.

La votación de la Cámara dejó el resultado de 177 votos a favorfrente a 164 en contra y una abstención. De esta forma, el Gobierno estrena el nuevo periodo de sesiones con un varapalo de la Cámara en política exterior, y en agenda ya tiene anunciados otros debates incómodos, como la forzada comparecencia del presidente Pedro Sánchez para hablar de inmigración.

En el caso de Venezuela, el Gobierno desoirá el mandato del Congreso porque su decisión es buscar resguardo en la posición que todavía hoy mantiene la Unión Europea, en lugar de situarse al frente de ella para liderarla.

En cualquier caso, el problema parlamentario del PSOE amenaza con crecer. Y ayer mismo Junts ya dijo que el pacto PSC-ERC «no es un concierto económico» y que volverán a tumbar la senda del déficit. La exigencia de los de Carles Puigdemont es que Cataluña mande sobre todos los ingresos y sobre todos los gastos de su territorio.

Esto tiene una respuesta en el Gobierno que no deja de ser llamativa. Explican que, si se les tumba la senda de déficit, utilizarán la que ya está en vigor para presentar el nuevo proyecto presupuestario. Habrá texto, sí o sí, y,

de hecho, ya lo están hablando con sus socios, con el PNV, pero también con Junts, que, por un lado, mantiene las espadas en alto, y, por otro, acepta escuchar las propuestas que les hacen llegar desde el Gobierno.

La clave está en la posición de poder que Moncloa cree que tiene con el control del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. El Constitucional se va a tomar con calma el análisis de los recursos que han llegado contra la amnistía. El tribunal ha aceptado por unanimidad la abstención del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, después de haber dicho como ministro de Sánchez que la ley era «claramente inconstitucional» en los informes de los indultos. Y también ha admitido ya a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la ley. Pero ahora se abre un largo proceso, que al Gobierno le interesa que se alargue todo lo posible porque creen que, mientras Puigdemont no tenga asegurada la amnistía, «no acabará de salirse del redil». Puede amenazar, puede dificultar la acción parlamentaria, pero sin llegar a dar el golpe de muerte definitivo al Gobierno de Sánchez porque necesita que el TC, con mayoría progresista, actúe conforme a lo pactado y acabe dando luz verde a la ley del perdón para los independentistas por los delitos del «procés».

Así que el proceso en el TC avanzará lento-algunas fuentes hablan de que puede alargarse hasta por lo menos un año-, y se complicará con la guerra de recusaciones que plantearán los dos sectores, el progresista y el conservador. Los números darían cinco votos al sector identificado con la derecha y seis al de la izquierda. De momento, el TC

#### Nogueras critica la financiación singular

▶La portavoz de Junts en

el Congreso, Miriam Nogueras, criticó ayer que la financiación singular para Cataluña pactada por el PSC y ERC para investir a Illa no es un «concierto económico ni nada que se le parezca» y que tampoco da a Cataluña ni «el poder» ni la «llave de la caja» y, por todo ello, avanzó que sus siete diputados tienen intención de volver a rechazar la senda de déficit que ha aprobado por segunda vez el Gobierno. Así lo confirmó durante la sesión de control al Gobierno, un debate que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera aprovechó para defender el pacto con ERC y pedir a Junts que reconsidere su negativa a aprobar los objetivos de estabilidad. Nogueras retó expresamente a Montero a especificar cuál es la «cifra» del «expolio fiscal» que, a su juicio sufre Cataluña y que, desde su punto de vista, deberia haber servido de base para el acuerdo fiscal suscrito con ERC y también le ha preguntado si «puede confirmar» que ese pacto es «un concierto económico como el VUISCO+.



los principios de seguridad juridica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.

La respuesta a este recurso, según fuentes del Alto Tribunal, tardará entre seis meses y un año, y la decisión marcará el camino del resto de cuestiones y recursos de inconstitucionalidad, aunque no se puede aplicar automáticamente a todos ellos.

En el Gobierno dan por descontado que, mientras Puigdemont siga pendiente de la decisión del Constitucional, está atado, al mismo tiempo, a Sánchez, por lo que todas sus amenazas son «fuego de artificio», ya que su futuro está en manos del presidente del Gobierno. La confirmación de la amnistía sí le dejaría libre para cambiar de dirección y apostar por un Ejecutivo de Feijóo.

Gráficamente, hay quien dice en el entorno del Gobierno que a Puigdemont le tienen «cogido por los bajos» y que debajo de tanta proclama no hay más que un deseo de hacerse notar que está condenado a quedarse en disparos de ESPAÑA 7



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en China

fogueo. Evidentemente, las derrotas parlamentarias acumuladas son un elemento muy grande de desgaste del Gobierno, pero si se trata de jugar a distraer la atención y ganar tiempo, el equipo de Sánchez ha demostrado una maestría insuperable.

Ahora están pensando en presentar un proyecto de Presupuestos tan generoso con Cataluña que ponga muy difícil a Junts justificar su «no». Si Puigdemont quisiera, los PGE podrían no llegar a tramitarse en tanto que salieran adelante las enmiendas de devolución.

Otra relevante cuestión que está en el aire es cómo se concretan los cambios fiscales con los que se ha El Gobierno ya ha empezado a tantear con PNV y con Junts el marco de los PGE del próximo año

Aun a sabiendas de la dificultad, tentarán a Junts con unos PGE muy generosos con Cataluña comprometido el Gobierno. Hacienda lleva mucho tiempo trabajando en ver cómo convierte los gravámenes a la banca, a las energéticas y a los grandes patrimonios en impuestos permanentes. Esto exige una tramitación como proposición de ley, y abrir un proceso en el Congreso en el que pueden encontrarse con mayorías alternativas que cambien el sentido de sus intenciones.

Asimismo, está por ver de qué forma materializan su anuncio de nuevas subidas fiscales, y si optan por la vía de embarrarlo todo con leyes ómnibus o colando esos cambios fiscales en iniciativas legislativas inverosimiles.

# Moncloa se jacta de colocar a afines para «seguir gobernando»

Polaños se reúne con los independentistas en el Congreso tras el veto a las cuentas

A. Martinez. MADRID

Primera sesión de control al Gobiemo en el Congreso de los Diputados del curso político. Pese a que no hubo cara a cara entre los primeros espadas por la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje oficial en China, la guardia pretoriana del presidente del Gobierno - María Jesús Montero y Félix Bolaños- se tuvieron que fajar con el principal partido de la oposición para defender la posición del Gabinete en las múltiples polémicas que le cercan. A la nula dación de explicaciones a cuenta de la financiación singular de Cataluña se suma el controvertido nombramiento del exministro José Luis Escrivá para gobernador del Banco de España. En este sentido, el titular de Presidencia y Justicia defendió su designación asegurando que el Ejecutivo «nombra a personas progresistas, de prestigio, de autoridad e idóneos para seguir gobernando España y para que sigamos avanzando tres años más».

Reconoce así Bolaños que la colocación de perfiles afines al Gobierno, en este caso con un salto directo desde el Consejo de Ministros, obedece a una estrategia de control de las principales instituciones del Estado para tratar de facilitar la travesía en el desierto que se antoja la actual legislatura. Algo que para los populares supone una «colonización institucional» que obedece al intento de Sanchez de blindarse en el poder. El PP considera, tal y como afirmó el diputado Jaime de Olano, que esta es una actitud franquista, una comparación que, según el ministro, tiene «guasa» habida cuenta de la historia de los socialistas durante la dictadura.

«Cuando hay personas de prestigio progresistas en las instituciones a ustedes les parece que es colonizarlas, pero sin embargo, cuando son ustedes los que gobiemany ponen personas de derechas, les parecen independientes, impecables», respondió el ministro. Por su parte, desde el PP entienden que el Gobiemo tiene «la misión de socavar los contrapesos del Estado de Derecho a las tentaciones autocráticas de Sánchez».

Lo cierto es que las declaraciones de Bolaños se suman a las de Pedro Sánchez de esquivar al «legislativo» y trasladan una sensación de que el Gobierno está dispuesto a aguantar a cualquier precio. Y esto, pese a que el escenario se va tomando cada vez más complicado. La ficción de volver a reiniciar los trabajos para la elaboración de los Presupuestos ha durado menos de 24 horas. Si el martes, el Consejo de Ministros aprobada de nuevo el techo de gasto que Junts tumbó en julio, en su intervención en la se-

Hacienda presentará Presupuestos aunque sea con el techo vigente

El Gobierno asume que hasta que no pasen los congresos de ERC y Junts no habrá acuerdos

sión de control al Gobierno, Míriam Nogueras confirmó que su partido volvería a tumbarla. Esto es, la andadura presupuestaria queda prácticamente abocada a la prórroga. La ministra de Hacienda piensa presentar los Presupuestos aunque sea con el techo de gasto vigente y el ministro Bolaños se reunió durante unos minutoscon Noguerasen la zona de Gobierno del Congreso. En Moncloa asumen que hasta que no pase el otono caliente de congresos en las formaciones independentistas, no podrán contar con ERC y Junts. Y ni siquiera después, en función de qué perfiles se impongan al frente de los liderazgos, hay garantías de mejores perspectivas.



El PP planteó la iniciativa para reconocer a González como presidente de Venezuela

# El Gobierno sufre la primera derrota del curso

El Congreso le insta a reconocer a Edmundo González

A. M. MADRID

El Gobierno arranca el curso como lo acabó, con un recordatorio de que su mayoría de investidura es tan precaría que, en ocasiones, se torna en minoría. Una de estas ocasiones se produjo ayer, a cuenta de Venezuela, cuando el PP consiguió romper «el muro» que construyó Sánchez el

pasado 23 de julio, atrayendo al PNV al otro lado del mismo. No fue el único, el exdiputado socialista y exministro de Transportes losé Luís Ábalos, ahora integrado en el Grupo Mixto tras la expulsión del partido, también abandonó la posición y se abstuvo. Los socialistas, pese a haber presentado una enmienda para tratar de negociar con el PP, se mantuvieron en el «no», porque no consi-

deran que el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo esté en la hoja de ruta de la concertación europea a la que se ha sumado España.

En todo caso, El Congreso instó ayer al Gobierno a reconocerle esa condición con 177 votos a favor, 164 noes y una abstención (la de Ábalos), el PP logró sacar adelante una proposición no de ley para reivindicar a González como ga-

nador de las elecciones de Venezuela del 28 de julio y exigir al régimen de Nicolás Maduro el «cese immediato de la represión». El pronunciamiento es simbólico y Sánchez, que se reunirá con el líder opositor esta semana tras recibir asilo en España, no piensa variar sus planes y esperará a final de año para, bajo el paraguas de la UE, valorar el citado reconocimiento.

Esto, porque las proposiciones no de ley no tienen efectos prácti-

José Luis Ábalos

«rompe» con el

PSOE y se

abstiene en la

votación

Sánchez espera

una posición

común en la UE

para reconocerle

como presidente

cos ni jurídicos, pero son el elemento que se utiliza para forzar el posicionamiento de la Cámara, especialmente en cuestiones que marcan el debate político como es el caso de Venezuela. En este caso, el PSOE no solo se mantuvo en el «no», sino que esto le ha supuesto una nueva derrota parla-

mentaria. No es la primera vez que los socialistas acaban apoyando iniciativas del PP para evitar dejar en evidencia su debilidad, cuando son consciente de que saldrán adelante sin sus votos. La de ayer se suma a la treintena de votaciones perdidas que el Gobierno encajó en la primera mitad del año, sobre todo, infligidas por sus socios de Junts y en menor medida del PNV, como en esta ocasión. Los nacionalistas vascos dejaron ayer claro que esto no supone un futu-

El dinero viene de la

UE como un maná para

aparentar que va bien

ro alineamiento con el PP y Vox, pero lo cierto es que la mayoría progresista no existe y sobre todo en cuestiones económicas los intereses de Junts y el PNV son más cercanos a la órbita de Génova que a la de Ferraz.

En esta ocasión, Junts, que en el debate no desveló su posición, se ausentó del pleno para asistir a los actos de la Diada en Barcelona, pero solicitaron a la Mesa que las iniciativas pudieran votarse el martes o el jueves para poder estar

presentes, requerimiento que no fue atendido. Nunca con tanta crudeza desde que está en la Moncloa se había visualizado la debilidad del Ejecutivo, que acumula ya 34 derrotas en lo que va de legislatura. Ahora es Venezuela y el reconocimiento como presidente electo del asilado Edmundo Gonzá-

lez lo que ha hecho saltar por los aires la mayoría gubernamental. Pese a que desde el entorno del presidente se recuerda que la precariedad parlamentaria siempre ha sido una constante en sus mandatos —«en 2018 el PSOE tenía 84 diputados», recuerdan, sobre los pauperrimos números con los que llegaron a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy-, lo cierto es que nunca han encadenado tantos traspiés en el Congreso de los Diputados.

# Opinión Le da igual



José Antonio Vera

on los avisos de Junts, se le nubla bastante el panorama de nuestro timonel, aunque para él como si nada. Hoy Chinay antes el Senegal y después cualquier otro lugar del globo para seguir ejerciendo la Presidencia como si fuera eterna. Le da lo mismo perder una tras otra votación en el Congreso y que los socios no estén dispuestos a alumbrarle ni el techo de gasto ni el presupuesto. Se prorroga el de hace dos años y listo. Se gobierna sin apoyo parlamentario y tan tranquilo. El

dinero viene de Europa como un maná que da para aparentar que las cosas van bien, aunque en realidad vayan fatal. Y el panorama, con el Plan Draghi calentito, no puede ser mejor para su liderazgo. Lo que propone el exbanquero central es más dinero, mucho más que un Plan Marshall para que las naciones de la UE se endeuden hasta las cejas, de manera que llegue un momento en que no tengan capacidad alguna de maniobra, dependiendo al cien por cien del prestamista, en este caso la Comisión Von der Leyen, que a su vez lo será de Black Rock y de otros fondos globales.

Para gastar todo lo que anuncia Draghi, nadie mejor que Sánchez, cum laude en distribuir entre los suyos el dinero de los demás. Mas impuestos para los ricos (como dice también Kamala) y endeudamiento sin freno, que nadie tenga queja, sobre todo Cataluña, y ninguna otra autonomía se vea especialmente perjudicada, salvo Madrid. Quizás por eso decía nuestro Pedro que habrá más dinero para todos. Menos paralos españoles, agobiados a cuenta de la inflación, los impuestos y los salarios decrecientes.

Y va en esto y amenaza Nogueras con tumbar el techo de gasto y los Presupuestos. En un país normal sería más que suficiente para disolver y convocar elecciones, pero aquí no. Esto es más bien un acicate para continuar hasta que el cuerpo aguante. Por mucho que roznen los de Junts, a Puigdemont le tiene el de Moncloa bien atado. Mientras que el TC no resuelva sobre la amnistía, el huido no podrá regresar a España.

Y el TC se puede tomar su tiempo. Todo lo que diga Pedro. Tómate tu tiempo, Cándido, y ni se te ocurra declarar la ley inconstitucional. En realidad, Pumpido se

debería abstener como Juan Carlos Campo en lo concerniente a esta ley. Y más que él, la jurista Laura Díez, asesora de Bolaños en Presidencia a la sazón. Pero al Gobierno lo que hoy le viene bien es que corran las semanas, pues mientras más meses o años pasen, más largo será el vía crucis de Puigdemont, que al no ser ya eurodiputado, tiene sobre si la amenaza de la extradición. Junts dirá y ladrará lo que quiera, pero no se atreverá a apoyar una posible moción de censura de Feijóo. Aunque bloquee todas las leyes y los decretos ley, la amenaza de cárcel pesa demasiado sobre el fugitivo como para exponerse a aventuras de incalculable solución.

Siendo así, al jefe del Ejecutivo apenas le inquieta Junts. Lo otro, sí. Lo de Begoña y lo de Ábalos. El exministro de Transpor-

tes, su otrora íntimo amigo y compañero, a través de su tercera ex, pudo enterarse de cosas de la consorte que pueden complicarle aún más la vida al jefe.

Negocios y salidas africanas... José Luis Ábalos se resiste porque tampoco quiere tentar la suerte, pues le podrían al partido y al gobierno enteros contra él. Lo que ha salido, sobre Koldo y sobre Jess, apenas es la punta del iceberg. Bien distribuido por la ciénaga, su efecto podría ser embarrador. Y eso sí que es para tomárselo en serio. Sánchez sabe.

# DANI CAVERZASCHI MARTÍN DE LA PUENTE



Seguros de Crédito · Caución · Recobro · Gestión de Riesgos www.solunion.com



10 ESPAÑA



Imagen de la manifestación independentista de ayer en el paseo Lluís Companys, junto al Arco del Triunfo de Barcelona

# El independentismo se desinfla y solo moviliza a 70.000 personas

Las manifestaciones de ANC y Òmnium «pinchan» en toda Cataluña con 45.000 asistentes menos que el año pasado pese a las llamadas a la «unidad»

Alex Carcel BARCELONA

Las manifestaciones independentistas convocadas ayer por la ANC y Òmnium no consiguieron concentrar ni 70.000 personas en las cinco ciudades catalanas elegidas por las entidades para «denunciar las nefastas consecuencias de pertenecer a España» -el año pasado, las protestas de la Diada contaron con el apoyo de 115.000 personas solo en Barcelona-. En el paseo de Lluís Companys, junto al Arco del Triunfo de la capital catalana, la Guardia Urbana fijó en 60.000 a los asistentes al acto secesionista, a los que se sumaron cuotas mucho menores en Tarragona, Lleida, Girona y Tortosa. El objetivo de esta descentralización, novedad en este 11 de septiembre, era «evitar» por un lado el declive de asistencia previsto y, por otro, dotar a cada concentración de un asunto concreto a denunciar. Así, en Girona se reivindicó un «mejor sistema sanitario»; en Lleida se exigieron «mejores condiciones para los payeses»; en Tarragona se protestó por los trenes; y finalmente en Tortosa se denunció la -mala gestión de los recursos hídricos», aprovechando que el Ebro cruza esta pequeña ciudad del sur de Cataluña. En Barcelona, aunque luego el asunto fue casi anecdótico, se decidió «denunciar el problema de la vivienda» en la ciudad.

«Aquí no se rinde nadie», se reclamó en las distintas movilizaciones. Tras un «paseo» de poco más de una hora, a las 17:14 horas -en conmemoración del año en que Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas-, se llevaron a cabo una serie de parlamentos en los escenarios dispuestos, todos ellos pactados entre ANC, Omnium y demás entidades indepen-

Los manifestantes reprochan a Junts y especialmente a ERC haber «roto la unidad independentista»

dentistas. En Barcelona tomaron la palabra el presidente de Omnium, Xavier Antich y su homólogo en la Assemblea, Lluís Llach, entre otros. Uno de los puntos clave del discurso de los líderes secesionistas fue la severa crítica respecto a la «falta de unidad» de los partidos políticos, señalando especialmente a ERC y a Junts. «La pelea permanente y las disputas electoralistas han provocado que tengamos un españolista en el Palau de la Generalitat», aseguraron, «han sido incapaces de ponerse de acuerdo y trazar una estrategia compartida para hacer efectivo el derecho de autodeterminación».

El mencionado Ejecutivo socialista liderado por Salvador Illa, el primero no independentista en los últimos quince años, también fue foco de críticas de los manifestantes: «El Govern presume de haber pacificado Cataluña y de normalidad autonómica mientras el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no puede participar en los debates del Parlament y el Estado judicial se niega a aplicar la Amnistía a centenares de independentistas». Según los secesionistas, Illa es un «españolista arrodillado al rey y un defensor del 155», «un presidente de la Generalitat con vocación de delegado del Gobierno en Cataluña».

«Salimos a las calles porque ni estamos pacificados ni nos han pacificado», explicaron Llach, Antich y demás, «nos siguen oprimiendo y niegan nuestro legitimo derecho a autodeterminarnos como pueblo, además de expoliarnosfiscalmente». El ambiente, tan familiar como de costumbre en este tipo de eventos, fue por contra más bronco de lo habitual en cuanto a la agresividad dialéctica de los manifestantes. En ocasiones muy contadas, por ejemplo, se había escuchado al unisono «Puta España» en las manifestaciones





2014 La manifestación independentista de la Diada congregó a 1,8 millones de personas

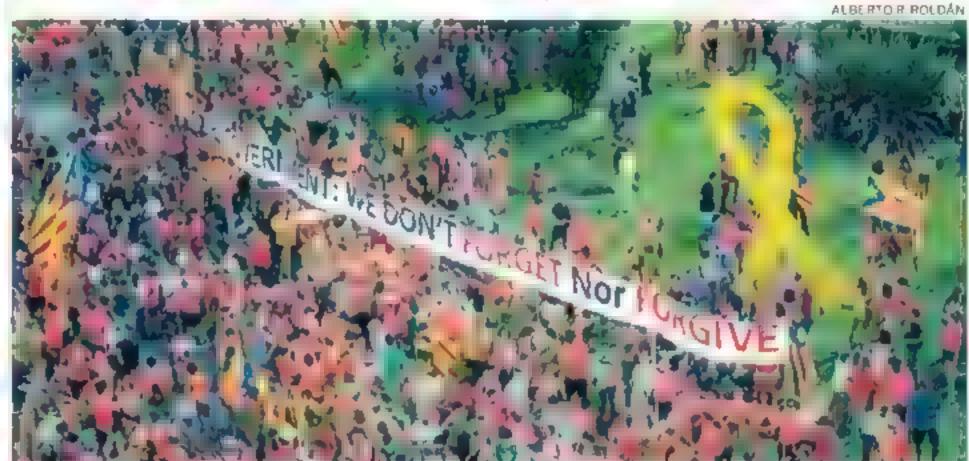

2018 Hace seis años salieron a la calle un millón de independentistas

independentistas, algo que sí su cedió ayer y desacomplejadamente y que pone de relieve la frustración de un movimiento que pasa hoy en dia por su peor momento.

#### La manifestación de Arran

La manifestación convocada en Barcelona por los ultraizquierdis tas de Arran, acompañados de la CUP yotros grupos menores, concentró en la plaza Urquinaona del centro de la ciudad a alrededor de 2.000 personas, alguna de las cua les habian asistido también al acto de Omnium y la ANC. Esta movilización, con gente mas joven y algunos miembros de grupos tadicales, terminó en el barrio del Born, concretamente en el Fossar de les Moreres. «Ni Espanya, ni França, Paísos Catalans» fue lo más repetido en una protesta que defendía la «unilateralidad para romper con el Estado y declarar la republica socialista catalana».

#### Cuando más de un millón de personas salían a las calles

Diada durante los años de efervescencia del «procés» hicieron del 11 de septiembre un símbolo del secesionismo y también una clara demostración de fuerza de un movimiento que consiguió varios récords europeos en este sentido. Durante el primer lustro de la pasada década tuvieron lugar la mayona de estas movilizaciones multitudinarias, siendo la más numerosa la de 2014,

apenas un par de meses antes de la consulta del 9-N prometida por el expresidente catalán Artur Mas, que concentró a 1,8 millones de personas en Barcelona. En 2012, 2013 y 2015 tampoco se bajó del millón -datos astronómicos en comparación con la protesta de ayer-, y en 2017 -año del referendum ilegal- y 2018 se rozó una cifra que no ha parado de decrecer. Tras la pandemia, siempre menos de 200.000.







# El separatismo acentúa su cisma entre ataques a ERC

Los partidos escenifican su total división en la primera Diada de Illa como presidente tras el pacto con los republicanos

Toni Bolaño. BARCELONA

Salvador Ilia ha imprimido un nuevo carácter a la Diada como muestra del cambio politico de Cataluña. Puso su sello en el discurso institucional, en el que habló de una Cataluña de todos y para todos, integradora, y repasó los problemas cottdianos, como la inmigración, educación, vivienda, salarios dignos y de la igualdad entre hombres y mujeres. El presidente catalán, al contrario de sus predecesores, prescindió de veleidades separatistas y tuvo recordatonos al golpe del 11 de septiembre de 1973 en Chile o el atentado de las Torres Gemelas en 2011.

Mientras, los independentistas pusieron el resto, porque más allá de soflamas de todos contra Illa por ser el presidente de la Genera litat «más español de la historia», la desmovilización fue una constante en medio a las llumadas a la unidad perdida desde hace varios años. Al tiempo que reivindicaban la unidad, ERC era objeto de todas las criticas desde funts, Asamblea Nacional o la CUP en un ejemplo de guerra civil total entre las fuerzas independentistas, amén de los enfrentamientos internos que tienen en tension a todos los partidos, ANC incluida.

Carles Puigdemont, fuera de foco, demostró su ignorancia en las redes sociales y expuso la manipulación independentista sobre la derrota de 1714 confundiendo la Guerra de Sucesión sentre Borbones y Austrias— de amplitud europea con una Guerra de Secesión que jamás existió. Sacó pecho en defensa de la Diada como el shilo rojo de la resistencia de Casardo en defensa de la Casardo en de Ca

taluña» que perdió sus prebendas en la guerra de 1714.

\*Durante generaciones, los catalanes hemos recordado el 11 de septiembre de 1714 con una doble mirada. Como resistencia heroica al Ejercito de ocupación español y como punto de inflexión para la reconstrucción nacional despues de la caida de Barcelona y los posteriores decretos de Nueva Planta con los que los Borbones decidieron castigar a nuestra nacion», decia desde Waterloo.

Ignoraba el pregon del General Moragas, el jefe de las fuerzas austracistas que combatieron a los borbones, llamando a los barceloneses a defender la ciudad en 1714 en protesta de todos los males, ruinas y desolaciones que sobrevienen a nuestra ciudad y afligida patria y el externimo de todos los honores y privilegios quedando

Junts pide «no rendirse» y carga contra el PSC

Pese a la división que se vive entre las fuerzas separatistas y el cada vez menor apoyo en la calle a la independencia, partidos como Junta insisten en mantener un relato que ya no cala y reclaman a sus fieles a «no rendirse». Es la que hicieron ayer, por ejemplo, desde Junts, partido que defendió que el separatismo no tiene «ningún derecho a rendirse ni a pasar página». Así se pronunció su presidenta, Laura Borràs, quien también criticó que a Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín no se les aplique la amnistía. Y, al mismo tiempo, cargó contra Salvador Illa asegurando que su «prioridad es no molestar al PSOE».

Borràs y Turull, ayer, durante la ofrenda floral a Casanova

esclavos con los demás enganados españoles y todos en esclavitud del dominio francés, pero confiamos en que todos, como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares senales con el objetivo de derramar gloriosamente su sangre y la vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda Espana». Es decir, los defensores de Barcelona defendían un modelo de España, el del lider de los Austrias que preservaba sus fueros, frente a otro modelo de España, el centralista de los Borbones. De independencia, ni una sola palabra.

Los separatistas esperaban que el independentismo de base volviera a ocupar las calles catalanas en las cinco manifestaciones. No volvió y las marchas fueron descafernadas lejos de las grandes cifras de hace diezaños y con momentos de tensión entre los propios independentistas, tanto el martes en el Fossar de las Moreres -donde fueron enterrados los defensores de Barcelona en 1714-, con la intervención de los Mossos para separar a los miembros de Alianza Catalana de los grupos de izquierda, como en el acto de FRC en Barcelona que fue boicoteado por grupos de extrema izquierda, que lanzaron pintura y bengalas.

La ANC, haciendo bueno su nuevo papel de brazo armado de Junts, empezó su manifestación en Barcelona con ataques a illa y, por supuesto, a Aragonés por el pacto de ERC con los socialistas. Incluso la CUP decidio lanzar pintura roja contra el Palau de la Generalitat, como si Salvador Illa fuera un «okupa» en una residencia que solo pertenece a los Independentistas.

A pesar de las salidas de tono, el mundo independentista no ha podido ocultar sus diferencias y sudebilidad, mientras el mesianismo del liderazgo de Puigdemont ha sido omnipresente con manifestantes con caretas del expresi dente De hecho, las manufestaciones se han convertido en un grito de guerra contra el acuerdo de ERC y PSC con insultos de todo tipo contra los republicanos y el president lila. «Vergüenza me daría hacer presidente a Illa», decían exaltados los mandestantes. Solo alguno reflexionaba y recordaba que «no estamos en 2017», como el presidente de Omnium, Xavier Antich. Pese a ello, este 11S es un punto de inflexión en el que Cataluña empieza una nueva etapa social y politica.

ESPAÑA 13

# Un TC unánime admite el primer recurso contra la amnistía

La mayoría progresista se estrecha al aceptarse la abstención del exministro Campo

Ricardo Coarasa, MADRID

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite –y lo ha hecho por unanimidad– el primer recurso contra la Ley de Amnistia, la cuestion de inconstitucionalidad planteada el pasado julio por el Tribunal Supremo (TS), que considera que la polémica norma vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica, entre otros. En consecuencia, el Pleno comunicará al alto tribunal que «permanezca suspendido el proceso» (en este caso la revisión de una con-

dena por desórdenes publicos a un participante en las protestas contra la sentencia del «procés» en 2019- hasta que se resuelva definitivamente la cuestion».

Como se esperaba, los magistrados tambien aceptaron ayer asimismo por unanimidad- la abstención del exmunistro de lusucia Juan Carlos Campo, que pidió apartarse del asunto por haber tramitado los indultos a los lideres del «procès» y haberse pronunciado por escrito en contra de la amnisua. Con Campo al margen de las deliberaciones, la mayoría progresista es frágil (seis magis trados frente a cinco conservadores), lo que convierte en decisivo -si el equilibrio de sensibilidades se mantiene tambien en esta cuestión-el voto de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, cuya recusación (como la de la magistrada Laura Diez, ex alto cargo en Moncloa) ha solicitado el PP en su recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Un recurso que, según le ha puesto de manifiesto el TC, adolece de defectos formales que debe ahora subsanar, lo que compromete la intención del tribunal de decidir sobre su admission a trámite en el próximo Pleno, que se celebrará a partir del proximo dia 23.

En todo caso, la corte de garantias tiene por delante un intenso otoño, durante el cual tendrá que pronunciarse sobre la admision a trámite de mas de una docena. de recursos de inconstitucionalidad, la mayoria impulsados por los gobiernos autonómicos del PP (aunque tambien el de Casti-Ba-La Mancha de Emiliano Garcia-Page ha recurrido la medida) y Parlamentos de esas comunidades. A lo que hay que sumar las tres cuestiones de inconstitucionalidad que se vayan planteando (por ahora, a la del Supremo hay que anadir otras dos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, segun las fuentes consultadas). En cuanto a los primeros, fuentes A la espera de decidir sobre las recusaciones

▶El Tribunal Constitucional tienen ahora sobre la mesa la decisión sobre las recusaciones del PP para apartar del debate sobre la amnistía no solo a Juan Carlos Campo (que voluntariamente ya se ha apartado con el respaldo de sus compañeros), sino también a Cándido Conde-Pumpido y Laura Diez, que no ven motivos para excluirse de las deliberaciones y de la resolución de los recursos. Además. llegarán seguro más recusaciones, que podrian afectar a Macias, que tampoco se plantea apartarse por haberse mostrado contrario a la ley.

> Carles Puigdemont aun no puede recurrir en amparo en el TC



No serán los unicos. Tanto Carles Puigdemont como los condenados en el juicio del «procés»
pueden recurrir al TC la negativa
del Tribunal Supremo a amnisnarles, al excluir el delito de malversación del ámbito de aplicación de la ley. Para ello, no
obstante, antes tienen que agotar
la vía jurisdiccional y culminar la
vía de recursos en el alto tribunal
(el expresidente aún ha de recurrir en apelación ante la Sala Penal la decision de Llarena).

El Supremo planteó sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley a raíz del recurso de un condenado por desórdenes publicos por participar en 2019 en Gerona en una protesta contra la sentencia del «procés» que derivó en el lanzamiento de piedras contra los juzgados de la ciudad. Para el alto tribunal, «la norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrartas las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone».

El Supremo alertó de que con la medida «el sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistia permanente revisable, contravintendo tambien el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democratica, con el efecto añadido de Introducir una suerte de factor criminogeno».

Elescrito dirigido al TC pone de manifiesto que «no estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado», sino que son «los principios constitucionales y el sistema democrático mismo, -no tan fácil de conseguir y preservar como la perezosa costumbre suele hacernos creer-, los que están aquí en cuestion».

En cuanto a los plazos, una vez ha expirado ya el que habilitaba la presentación de recursos de lnconstitucionalidad (tres meses desde la entrada en vigor de la ley, que se cumplieron ayer), tan solo pueden liegar hasta el TC las cuestiones de inconstitucionalidad que planteen los jueces que consideren que la norma va en contra de la Carta Magna y los recursos de amparo de los procesados y condenados por el «procés» que no han sido amnistiados. Su resolución es otro cantar y lo normal es que no se resuelvan al menos hasta dentro de un año.



# El exresponsable de Puertos del Estado señala a Ábalos

▶El juez del «caso Koldo» impide al exministro personarse en el procedimiento como perjudicado

Ricardo Coarasa, MADRID

El exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares -que fue destituido el pasado marzo salpicado por el «caso Koldo»- aseguró ayer en la Audiencia Nacional al juez que investiga la supuesta trama de reparto de comisiones en la adjudicación de contratos publicos para la compra de mascarillas que optó por Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas siguiendo Instrucciones del Ministerio de Transportes que dirigia entonces José Luis Ábalos. Segun fuentes jurídicas, en su declaración como imputado ante el juez Ismael Moreno, el ex alto cargo ha indicado que cuando recibió la orden del ministerio supuso que venta avalada por el Consejo de Ministros.

Ln relacion a esas instrucciones, explicó que desde el Ministerio de Transportes se ofreció un suministro de mascarillas a Puertos del Estado, «Tenían un suministro cuando nadie tenia», afirmó antes de contar que desde el ministerio les enviaron «una orden firmada por Ábalos» con una «indicación» sobre la empresa que se encargana del suministro.

Según esas mismas fuentes, Sanchez Manzanares señaló di rectamente al expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledocomo el responsable del con-

#### Óscar Puente no tendrá que testificar

▶El juez del «caso Koldo» ha rechazado la petición de una de las acusaciones populares, Asociación Liberum, de que el actual ministro de Transportes, Oscar Puente, declare como testigo en la causa. El instructor recuerda que en la fecha de los hechos investigados Puente «era alcalde de Valladolid», por lo que su relación con los mismos «se circunscribe a ordenar», como ministro, la elaboración de una auditoria sobre las adjudicaciones de Puertos del Estado y de Adıf de los contratos investigados.

trato del transporte de las mascarillas (a través de una empresa, Raminatrans, que segun la investigación impuso expresamente la «trama Koldo»). El ex alto cargo, que solo contestó a las preguntas de su abogado y de la Fiscalia Anticorrupcion, mantuvo que Toledo le trasladó que ni Puertos del Estadoni Aena estaban en condiciones de llevar a cabo el suministro, por lo que fue el entonces presidente del organismo publico quien decidió dejar la entrega en manos de Raminatrans, que conocía de su etapa profesional en el Puerto de Castellon.

Preguntado por si se planteó en algum momento cancelar el contrato si los aviones con las mascanilas no llegaban de China, Sánchez Manzanares aseguró que cuando no salió el plan de vuelo, Toledo se enfadó, aunque decidió continuare adelante con el suministro.

El juez quiere esclarecer la participación de Sanchez Manzanares en la adjudicación en marzo de 2020 a Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama, del contrato para el suministro de ocho millones de mascarillas por 24 millones de euros. Una adjudicación que fue clave para las que se producirian despues, en beneficio de la misma sociedad, por parte de Adify del Ministerio del Interior

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto de relieve que Koldo Garcia, el exasesor del entonces ministro de Transportes losé Luis Ábalos, situado en el epicentro de la trama, mantenia una «relación personal y directa» con altos cargos del ministerio que participaron en los expedientes de los contratos investigados, entre ellos el propio Sanchez Manzanares.



Por otro lado, el juez ha rechazado la pretensión de Ábalos de formar parte del procedimiento en calidad de perjudicado para hacer frente a la auditoria del ministerio que ahora dirige Óscar Puente sobre su gestion en la adjudicación de los contratos bajo sospecha para la adquisición de mascarillas en pandemia. En la resolución en la que acuerda la medida, el instructor recuerda que para adquirir la condición de perjudicado «se ha de exigir un plus superior al de simple afectado por los hechos que están siendo investigados o por alguna diligencia que se haya practicado».

Ábalos solicitó su personación tras tener conocumiento del infor-

#### El TC avala el voto telemático de Casero

Rechaza el recurso de amparo del diputado del PP que permitió aprobar la reforma laboral R. C. MADRID

El Tribunal Constitucional (TC) no pone reparos al voto telematico del diputado del PP Alberto Casero que, en febreto de 2022, fue determinante para aprobar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez (que salió adelante con 175 votos a favor y 174 en contra). El Pleno rechazó aver por unanimidad el recurso de amparo que interpuso y descarta que la negativa de la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a permitirle

votar presencialmente tras quejar se el parlamentario de que su sía la reforma se produjo por un error tecnico, vulnerase su derecho al ejercicio de la función representativa como diputado. La corte de garantías tiene pendientes otros dos recursos sobre este asunto, los presentados por el PP y Vox.

Casero atribuyó su voto positivo con la reforma a un «error manifiesto de origen informatico o humano», pues una vez emitido reflejaba un «si» cuando la verdadera voluntad de su autor habia sido la de votar en contra.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Saez, sustenta el rechazo al amparo de la doctrina constitucional sobre el derecho de voto de los parlamentarios y, muy especialmente, en el principio de personalidad del mismo, del que deriva que «su ejercicio ha de ser presencial como regla general» y que cuando, de modo excepcional, se permita su ejercicio en ausencia, será necesario que el voto «se emita de tal modo que se garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que pueda actuar en su nombre».

Los magistrados concluyen que «la verificación de la emisión personal del voto se realizó de acuerdo con la normativa parlamenta na aplicable», que establecía que el voto se emitiría a través de la intranet de la Cámara, con la introducción de usuario y contraseña, «sin más requisitos para su comprobación», pues la comprobación telefónica habia quedado temporalmente desplazada por la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid. 19

ESPAÑA 15



me de auditoría elaborado por el Ministerio de Transportes sobre las adjudicaciones investigadas. Pero el instructor replica que ese informe es «una diligencia más de prueba que deberá ser valorada» y no abre la puerta a la personación como perjudicado de quien es «aludido» en el mismo «o por dis crepancias con su contenido».

# La Fiscalía cree que Peinado levantó «sospechas» sobre Sánchez al citarle

Respalda la querella del presidente contra el juez que investiga a Begoña Gómez

#### R. Coarasa, MADRID

La Fiscalia cierra filas con Pedro Sánchez y respalda la admisión de su querella contra el juez Juan Carios Peinado -que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias- por haberse negado a tomarle declaración como testigo por escrito y obligarle a testificar en el Palacio de la Moncloa el pasado 31 de julio. Segun el informe del Ministerio Publico, «no se puede descartar a priori» que los hechos que se le atribuyen al magistrado en la denuncia «revistan naturaleza penal- ni que «puedan tener encaje penal en el tipo penal que se invoca».

fras analizar la denuncia presentada por la Abogacia del Estado, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, señala que al aludir en la citación del presidenteaun posible «trafico de influencias en cadena» el magistrado «podria estar introduciendo un elemento de sospecha en la actuación» de Sánchez, Además, asegura que Peinado «en momento alguno» justificó jurídicamente «la conveniencia y utilidade de la declaración como testigo del jefe del Ejecutivo «ni por qué» opto por tomarle declaración de forma presencial, y no por escrito, optando por la formula «que expone más a la institución que representa»

Ademas, anade que de la cédu-



El Juez Peinado investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por un posible tráfico de Influencias

la de citación de Sanchez, y de la carta remitida al juez por el propio presidente, se desprende que Pemado decidió tomarle declaración en Moncloa «sin previo aviso, como dispone la norma», decantandose por la modalidad de declaración «que mayor difusión da a la práctica de la diligencia». A este respecto, asegura que el complejo residencial es un lugar seguro desde el punto de vista tecnologico «para la realización de la declaración por videoconferencia».

Por último, cuestiona que la citación remitida a Sánchez incluyese un «apercibimiento de multa, detención y puesta a disposición judicial», haciendo «caso omiso» a lo que determina el articulo 414 de la Ley de Enjui ciamiento Criminal

La Fiscalia hace hincapié en que una resolución «puede calificarse como arbitraria o injusta cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor». Algo que, precisa el Ministerio Publico, debe llevar a la Sala a tramitar la querella «y que sea el curso de la instrucción el que deba esclarecer la naturaleza de tales hechos», así como las «circunstancias objetivas y personales»

«No parece que estemos ante una simple discrepancia jundica que pueda ser resuelta en el seno del procedamiento a traves de los recursos interpuestos» ante el órgano superiot, afirma la fiscal.

Ademas del «perjuicio» que pudiera haberse ocasionado a la Administración de Justicia «en el caso de que se acreditara que se adoptado deliberadamente» por el juez Peinado una resolución injusta -la Audiencia Provincial de Madrid debe pronunciarse el próximo dia 30 sobre las peticiones de archivo de la causa por parte de la Fiscalia y de la defensa de Begoña Gómez- la Fiscalia sostiene que en caso de acreditarse la existencia del delito puede ocasionarse también «un perjuicio» a la «institución que dirige el querellante», el Gobierno de la Nación, un delito que «sería autónomo, ya que en su condición de testigo» Pedro Sánchez es «ajeno» a ese procedimiento.

### La Complutense fulmina la cátedra de la mujer del presidente

R. Ruiz. MADR D

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido no renovar la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirige Begoña Gomez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así se lo comunicó ayer mismo la UCM a las dos entidades que patrocinaban la cátedra, Reale Seguros y Fundación

La Caixa, sin especificar los motivos, tal y como adelanto Ep y confirmaron a LA RAZÓN fuentes del centro. El convento por el que se creó, firmado el 30 de octubre de 2020, tenia una vigencia de cuatro años, por lo que expiraba el próximo mes, aunque Begoña Gómez había solicitado la prórroga de la misma por otros cuatro años.

La decisión de la UCM se produce mientras sigue viva la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción Numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez por posible tráfico de influencias y corrupción de los negocios. Un procedimiento que también mantiene imputados al rector de la Complutense, Joaquin Goyache, y alempresario Juan Carlos Barrabes, cuya empresa, Innova Next, fue recomendada por escrito por la esposa del presidente en sendas adjudicaciones publicas.

Precisamente, uno de los hechos que se investiga es si hubo trato de favor en la creación de la citada catedra y en la decisión de situar como codirectora a Begoña Gómez. Según declaró ante el juez el propio Goyache, en julio de 2020 recibió una llamada de la secretaria de la esposa de Sanchez para mantener una reunión en La Moncioa, donde le trasladó su propuesta de poner en marcha un máster de Transformación Social

Competitiva, para el que ya conta ba con la financiación necesaria, y que acabaría codingiendo.

El exvicerrector Juan Carlos Doadrio, por su parte, explicó en su declaración que Goyache le encomendó crear una cátedra para Gómez. El rector negó cualquier tipo de irregularidad y explicó al juez que, aunque la esposa de Sanchez no disponia de titulación, le avalaba su experiencia en el sector desde el año 2012.



# PASARELA LARIOS MALAGA FASHION WEL

SIPIIIMBRI 13,14 20:00

ORGANIZA

NITH





















































Linda

### Carrera por la Casa Blanca





En Springfield, la gente (inmigrantes) que entró come los perros, come los gatos, come a las mascotas de los vecinos»

Anderson Simança, WASHINGTON

l primer (y tal vez unico) debate presiden cial entre Kamala Harris y Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca dejó un mal sabor en boca de los republicanos, quienes vieron a su candidato padecer durante horay media ante la compos tura de la demócrata que no necesitó profundizar en los temas para robar protagonismo. En parte porque, como explica el doctor en Clencia Politica, Ernesto Sagas, «se notó que se preparó, a diferencia de su rival», y también porque las declaraciones del exmandatario fueron retadas en un proceso de fact-checking en vivo y en directo que lo dejó en evidencia en varias oportunidades. Solo dos meses después de que una mala actuación en un debate llevase a la salida. historica del presidente loe Biden de la carrera presidencial, Harris ofreció una actuación aguda en el escenario de ABC News, provocando y enfrentándose a Trump sobre el aborto, la raza, la economia y otros temas de interés para los votantes indecisos que representan castel 10% del electorado y que de finirán los comicios del 5 de novlembre. El tenso evento marcó el primer encuentro cara a cara entre los rivales, que no se conocian en persona, y tras el cual Harris ya ha desañado a Trump a un segundo enfrentamiento. Minutos despues de terminar el debate, el exmandatario se dirigió a la sala de prensa a hablar con los periodistas presentes, en una señal no escrita de que necesitaba dar explicaciones sobre su actuación. Desde allí, no dejo claro si aceptaria o no un segundo



Trump responde serio a su contrincante con la que se enfrentó en materia de inmigración, aborto y economia

Cara a cara. Los candidatos chocan en su visión de América, pero la demócrata logra poner a Trump a la defensiva y pasar página del bochornoso debate de Biden

# El desquite de Kamala Harris

encuentro. El dictamen general ha sido que Trump cayó en la trampa de la provocación. Harris hizo una impresión inmediata al caminar por el escenario para estrecharla mano de Trump, algo que no se habiavisto en debates presidenciales recientes que involucraran al republicano. «Él fue despedido por 81 millones de personas», dijo Ha-

rris sobre Trump, asegurando que la administración Biden ha «limpiado el desastre que dejó». La vicepresidenta incluso criticó al republicano por el tamaño de las multitudes en sus mittines, a lo que Trump respondió rápidamente unvitando a su rival a llenar alguno de sus escenarios. «La gente empieza a irse temprano de sus miti

nesporagotamiento y aburnmiento. Y te dire lo que no oiras que el hable es de ti», sentenció la demócrata en un ataque claramente desconcertó a Trump. «Elfa dijo que la gente empieza a irse. La gente no va a sus mitines», respondió el republicano. «Así que no puede hablar de eso. La gente no se va de mittnes», Mientras Trump estaba

visiblemente desconcertado durante gran parte del debate, Harris ofrecio una actuación consistentemente confiada y serena. Ella estableció un contraste marcado con Trump, no solo manteniendo la calma sin o intentando también posicionarse como la nueva «lider generacional», «Claramente, no soy Joe Biden, y ciertamente no soy Donald Trump. Lo que ofrezco es una nueva generación de liderazgo para nuestro pais», dijo la vicepresidenta de la actual administración en una suerte de distanciamiento con el trabajo una Casa Blanca bastante impopular. Harrisfue interrogada sobre varios temas que se consideran puntos débiles para ella, incluyendo inmigración y politica exterior. Según Sagas, «generalmente dio respuestas sólidas a esas preguntas». La vicepresidenta acusó a Trump de haber hundido un acuerdo fronterizo bipartidista el año pasado, diciendo que «preferiria hacer campaña con un pro-



blema en lugar de solucionarlo»

El aborto fue otro de los grandes temas que sacó titulares, con Trump diciendo que no firmaria una prohibición nacional, aunque se negó a comprometerse del todo a vetar una propuesta de este tipo si es elegido en noviembre. «En cuanto a la prohibición del aborto, no, no estoy a favor de una prohibición del aborto, pero no importa, porque este tema ahora ha sido tomado por los estados», dijo Trump. El expresidente se hajactado de haber «matado» Roe v. Wade cuando la Corte Suprema anulo las protecciones federales para el procedimiento hace dos años. Y ahora, presionado sobre si vetaría una prohibición de este tipo, Trump dijo que «no tendrá que hacerlo», argumentando que es «solo charla» y cambiando su respuesta a un ataque contra Harris sobre los prestamos estudiantiles. Uno de los moderadores, Linsey Davis, instóa Trump a una respuesta de sí o no,

#### **Análisis**

#### Los demócratas deben templar gaitas

Charles M. Cameron

#### ¿Con el debate Kamala Harris pasa página de la mala actuación de Joe Biden de junio que la valla su canalidamen?

Sí, el presidente Joe Biden ya es historia. Kamala Harris todavía tiene que explicar lo que hizo y dijo como parte de esa Administración, pero ahora es ella quien manda.

#### ¿Quién ganó el debate?

Harris ganó totalmente el debate, a pesar de que no es una gran debatiente. Le tendió muchas trampas obvias a Trump, y él cayó en cada una de ellas. Despotricó, mintió descaradamente y a veces se mostro incoherente. Su actuación fue tan mala que dudo que acepte más debates.

#### Los candidatos llegaron empatados al cara a cara. ¿Van a ser unas elecciones ajustadas?

Si las elecciones se celebraran hoy, Harris probablemente ganaria por poco en el voto popular, pero perdería el Colegio Electoral, lo que significaria la victoria de Trump. Recuerde que en el extraño sistema estadounidense, las elecciones presidenciales son en realidad 50 carreras separadas en los estados. Demasiados demócratas viven en California y Nueva York, jalgunos de ellos necesitan mudarse a estados «bisagra»! Ocho semanas es mucho tiempo en política, pero en este momento, Harris esta un poco desvalida. Aunque está muy cerca.

#### Trump caricaturiza el drama de la inmigración, pero es una estrategia que le funciona, ¿no?

La intrugración es un buen tema para él, pero aún más, es un tema terrible para Harris. Durante 2019, cuando se presentó a las primarias, dijo algunas cosas muy extremas, esencialmente llamando a abrir completamente la frontera estadounidense, no hacer cumplir la ley, y más. Ella todavia tiene que explicar como pudo decir tales cosas.

Charles M. Cameron es profesor en Princeton



La razon por la que Trump dice que terminaria esta guerra (de Ucrania) en 24 horas es porque les abandonaria»

señalando que su compañero de formula, el senador de Ohio JD Vance, dijo el mes pasado que Trump rechazaria una propuesta si llegara a su escritorio. «No lo dis cutí con JD, en todo lo justo, ... No me importa si tiene una cierta opinión», dijo Trump, esquivando una respuesta directa. «Mira, no tenemos que discutirlo, porque ella nunca podría conseguirlo».

Los moderadores de ABC ofre-

cieron verificación de hechos en tiempo real sobre afirmaciones clave durante el acalorado debate. un cambio notable con respecto al debate Trump-Biden de junio en CNN, y que dejó también otro de los grandes momentos de la noche: la acusacion de Trump de que hay inmigrante sin documentados comiendo perros y gatos en Sprin gfield, Ohio. «En Springfield, se están comiendo a los perros, la gente que vino, se están comiendo alos gatos, se están comiendo alas mascotas de la gente que vive allí, y esto es lo que está sucediendo en nuestro pais, y es una verguenza», dijo Trump. El tema viene dando vueltas hace rato, y la derecha le está dando aire. Flon Musk, Ted Cruz de hecho tutearon memes estos dias. La acusación arrancó a partir de un posteo en X que combinó un mensaje de Facebook en el que se acusa a inmigrantes haitianos de matar un gato, y tambien patos y gansos. (La foto en realidad se tomó en Columbus, OH, al parecer hace un mes, y no havninguna evidencia de que la persona de color que se ve llevando un ganso sea de Hain.) Pero segun Sagas el episodio también revela un modus operandi trumpista: «no importa si una acusación es cierta o no, o siestá fundamentada o no. Si sirve, se viraliza y se usa-

# Carrera por la Casa Blanca





Taylor Swift empezó su cerrera siendo apolitica pero a medida que ha crecido su estatura artistica ha intensificado su activismo

#### Mamen Sala, NJEVA YORK

La artista musical mas famosa del momento tardó el martes escasos minutos en posicionarse política mente tras ver el debate entre Kamala Harris y Donald Trump Taylor Swift, que firmó su anuncio como la «dama de los gatos sin niños», en un guiño a los comentarios del exmandatano y su compañero de fórmula, JD Vance, a las mujeres sin hijos, acabó de decidir su voto gracias a la postura de Harris sobre la fecundación in vitro y los derechos del colectivo LGT-BIQ. «Ella lucha por los derechos y las causas que creo que necest tan un guerrero. Creo que es una lider talentosa y con mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este pais si nos guiamos por la calma y no el caos. Me senti muy alentada e impresionada por su compañero de fórmula», dijo el icono más famoso de la cultura pop refiriendose al final al candidato demócrata vicepresidencial, Tim Walz. El segundo de la demócrata respondió en una entrevista en directo con M5NBC y llevándose la mano al corazón que estaba «increiblemente agradecido» a Taylor Swift, «digo esto también como dueño de un gato».

Swift llega al grupo de votantes de Harris con 283 millones de se-

guidores en todo el mundo y un enorme empuje de movilización entre los votantes más jovenes, un electorado clave el proximo 5 de noviembre y a quien la candidata demócrata lleva tiempo intentan do atraer. La cantante confeso en una entrevista con la revista Vogue, en 2019, que le hubiera gustado expresar de manera más clara su apoyo a la candidata Hillary Clinton en el 2016, pero le preocupaba que ese respaldo fuera contraproducente para la demócrata porque Trump podia tratar de «convertir la idea del respaldo de las celebridades en un arma». De hecho, su campaña no ha tardado

en darle la vuelta al exito de la vicepresidenta del martes, asegurando que se trata de «una prueba mas de que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de la elite», ha dicho la portavoz del equipo de campaña republicano, Karoline Leavitt. Por eso en el 2020. Swift entró de una manera más suave en la carrera electoral, apoyando a loe Biden y tras una ola de reacciones por parte de los conservadores se vio obligada a regresar a un perfu apolitico que no dañara su carrera musical.

Swift ha reconocido no le gusta ron nada las unagenes faisas creadas con Inteligencia Artificial en

# Claves

\*Votaré por Kamala Harris porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda». escribió la cantante de «Love story».

▶¥rump no tardó en reaccionar: «No he sido fan de Taylor Swift... Ella es muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y lo pagará con sus ventas en el mercado».

▶Los primeros años se mostró apolítica y eso alimentó los rumores de que simpatizaba con los republicanos, pero en 2018 rompió su silencio y expresó su apoyo por el oponente demócrata de la ultraderechista Marsha Blackburn al Senador por Tennessee. Perdió su candidato.

El post de Taylor Swift on Instagram tras acabar el debate las que aparecían varias jovenes visuendo camisetas con el rostro de la cantante y se leía «las Swifties estamos con Trump», El republicano compartió la imagen en su plataforma Truth Social reconociendo su ilusión por el nuevo apoyo con un, «¡acepto!». Ha sido otros de los motivos para que la artista, de 34 anos, se haya inclina do hacía el lado demócrata. «Recientemente me enteré de que un sitio publicó una IA mía respaldando falsamente la candidatura de Trump. Evocó mis temores sobre esta herranuenta y los peligros de difundir información errónea». ha explicado en su publicación del martes por la noche, «Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante La forma mas sencilla de combatir la desinformación es con la verdad». Anunciaba antes de dejar claro su apoyo al bando demócrata

#### Apoyo a Biden en 2020

En la foto publicada en sus redes

sociales, que en menos de una hora recibió casi, 3,5 millones de «me gusta», Swift está acompanada de sugato Benjamin Button, de la raza Ragdoll, que compartio protagonismo con ella en el vídeo musical de la cantante «ME». El respaldo de Swift era muy esperado entre los demócratas, incluso hubo rumores de que la cantante, y la artista Beyoncé, asistirian a la Convencion Demócrata celebra da en Chicago en agosto, pero nunca llegó a ocurrir En las últi mas elecciones tardo bastante en respaldar a Biden (no lo hizo hasta el 7 de octubre), por eso pocos esperaba que su apoyo llegara tan rápido. La joven, nacida como Biden en Pensilvania, incluso incluyó un enlace en su historia de Instagram anunando a los estadounidenses a registrarse para votar Harristuvo una gran noche, y habra que esperar à ver qué dicen las encuestas, pero desde luego la demócrata se fue con el gran botín, el apovo de la figura musical más poderosa de EE UU. «Harris ha conseguido transmitir su mensaje y ha logrado convencer a los votantes, incluso a Taylor Swift», ha dicho la portavoz de campaña de Harris a la agencia Efe, Maca Casado. No ha debido ser un golpe fácil para Trumpsaberque la estrella musical que mas voto joven arrastra en este momento no lo ha elegido a él-Ahora habrá que ver que revelan las encuestas y si la llegada de la gran estrella impulsará la participacion electoral y el apoyo de la Generación Ztan buscada por ambos candidatos.



### Guerra en Europa



# Blinken y Lammy visitan Kyiv para discutir los ataques a Rusia

Ucrania busca que los aliados levanten las restricciones al uso de mísiles tras la ayuda militar de Irán al Kremlin

#### Rostyslav Averchuk, LEÓPOL S

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Laminy, llegaron juntos, en la primera visita conjunta de este tipo, a Kyiv para discutir las necesidades de Ucra nia para repeier la invasión rusa.

El levantamiento de la prohibición del uso de misiles occidenta les de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso se convirtió en el tema principal de sus reuniones con los lideres ucranianos. Kyiv espera que sus alia dos finalmente abandonen las restricciones impuestas por el miedo a una escalada, despues de que frán, aliado de Moscú, haya entregado docenas de misiles ba listicos a Rusia.

• He subrayado que estamos es perando permiso de Reino Unido para atacar con armas de largo alcance objetivos militares en territorio enemigo», escribió en su cuenta de Facebook el primer mi nistro de Ucrania, Denys Shmigal, después de reunirse con Lammy. «Contamos con decisiones fuertes e importantes para hoy», dijo tambien el presidente Zelenski, al tiempo que subrayó la importan cia crucial de la ayuda de Estados Unidos para lograr una victoria.

\*Estoy en Kyiv hoy con el secre tano de Estado Blinken para reiterar nuestro apoyo unido y ferreo a Ucrania\*, escribió Lammy en su X tras llegar a Kyiv en tren, debido a la imposibilidad de viajar en avion en el país bombardeado diariamente. «Debemos hacer frente al imperialismo de Vladimir Putin.
Nuestra seguridad colectiva depende de ello», subrayó Lainmy
antes de anunciar un nuevo paquete, por valor de 600 millones
de libras, de misiles de defensa
aérea, munición de artilleria y más
vehiculos blindados.

Ni Blinken ni Lammy pronunciaron una declaración clara sobre un posible cambio en la politica de sus países sobre los ataques de largo alcance contra Rusia, pero este viernes el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer se reunirán en la Casa Blanca y este asunto estará sobre la mesa.

«Estamos aquí para escuchar, para entender la estrategia y entender las necesidades en toda una gama de frentes», respondió Lammy cuando se le preguntó so bre el levantamiento de la prohibición. «Por supuesto, estamos teniendo discusiones sobre una variedad de temas, incluido el equipo militar que Ucrania nece-

#### Protesta ante Irán por el envío de armamento

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido convocó ayer al encargado de negocios iraní en Londres, Ali Matinfar, en represalia por el reciente envio de misiles balísticos de Teherán a Moscú en el marco de la guerra de Ucrania. «El Gobierno de Reino Unido ha sido claro en que cualquier transferencia de misites balísticos a Rusia puede ser vista como una escalada peligrosa y enfrentar una respuesta significativa», indicó el Gobierno británico en una protesta coordinada con los socios енгореов.

Blinken y Lammy saludan a Zelenski ayer en su visita a Kyiv

sita para ganar», también dijo. En su intervencion en la Cumbre de la Plataforma de Crimea, dedicada a obtener apoyo internacional para la devolución de la península ocupada bajo el control de Ucrania, Blinken enfatizó que los ucranianos luchan «por el derecho de las naciones a que se respete su soberania, su integridad territorial y su independencia, principios que están en el corazón mismo de la Carta de las Naciones Unidas».

Cuando Estados Unidos y otros socios brindan apoyo a Ucrania, «no solo avudamos a afirmar esos derechos para los ucranianos, sino que ayudamos a afirmarlos para todas las naciones y para todos los pueblos», subrayo.

Mientras tanto, el Krembri cree que Estados Unidos ya ha decidi do levantar las restricciones al uso de misiles Atacms. «Lo más probable es que todas estas decisiones ya se hayan tomado», dijo el miércoles el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Peskov reiteró el mantra tradicional de la propaganda rusa, segun el cual es Occidente el que impone sus decisiones a Kylv, y dijo que la «operación militar es pecial» de Rusia tenia como objetivo contrarrestar tales acciones de Occidente. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Ser gei Ryabkov, aseguró que Moscu destruirá cualquier nuevo suministro de misiles Atacms.

En este momento, Ucrania puede usar armas occidentales para atacar objetivos militares en terri torio ruso cerca de la frontera. Su ejército también ha estado usando nusiles Storm Shadow y Atacms para atacar objetivos en Crimea, que Rusia trata como su propio territorio. John Kurby, un portavoz de la Casa Blanca, sugtrió recientemente que Rusia ya ha alejado su aviación del alcance de los misiles occidentales y el secretario de Defensa de EF UU, Lloyd Austin, senaló que los misiles no serán decisivos para que Ucrania gane la guerra. Sin embargo, varios ana listas están convencidos de que, si bien los ataques de largo alcance no resuelven el conflicto, sí la avudarian a proteger su territorio porque Rusia se pensará dos veces atacar Ucrania.

Asimismo, Blinken y Lammy anunciaron en Kyiv sendos paquetes de ayuda valorados en 700 millones de dolares (635 millones de euros) y 610 millones de libras (725 millones de euros).

# México aprueba la reforma que amenaza la libertad de los jueces

El Senado da luz verde a la enmienda constitucional con la que se nombrará a los jueces por votación popular

#### Evangeline O'Regan, MORELIA

El Senado, en las primeras horas de la madrugada y gracias al voto de judas de un senador de la oposicion y la controvertida ausencia de otro, aprobó ayer por mayoría de dos tercios la polémica reforma constitucional que permitirá que los mexicanos elijan a sus jueces por voto popular.

En los once primeros dias de septiembre, en un tramite parlamentario a contrarreloj, inaudito y rocambolesco, se consumó la mayor reforma de la Constitución en la historia reciente de México, A solotres semanas de concluir su mandato, la aprobación de la reforma del Poder Judicial en Congreso y Senado es el regalo de despedida más deseado por el presidente Andres Manuel López Obrador. Y probablemente no el unico.

La jornada en la Camara Alta intclaba despejando una de las intrigas que había puesto al país en vilo durante los últimos dias. ¿Quiensería el senador que daría su voto decisivo a la bancada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde? A primera hora del dia se confirmaron las sospechas que recaían desde el lunes por la noche sobre el senador del PAN de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Marquez, que habia dejado de contestar las liamadas de sus compañeros de partido. El senador conservador soli-



citó un permiso de ausencia argumentando que padecia molestias en su columna por un accidente de tráfico de hace años. En su lugar, envió al Senado a su su plente que no era otro que su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ex Gobernador de Veracruz. La sustitución solo duró una hora, porque Yunes hijo, ya sin dolor de espalda, reapareció por la noche para defender su voto a favor de la reforma. «Ni Mexico se va a destruir por la reforma judicial ni el sistema va a cambiar inmediatamente», dijo. «Sé que en las leyes secundarias

tendremos la oportunidad de perfeccionaria, en la decision mas di ficil de mi vida he decidido dar mi voto a favor para perfeccionar el sistema de justicia», explicó. Los Yunes forman parte de una estirpe politica muy conocida en Veracruz con varias causas judiciales abiertas. El apoyo que desesperadamente necesitaba Morena vino de una familia que representa todo lo que ellos se han propuesto combatir.

Con el esperpento de los Yunes se materializó el vaticino del presidente del Senado que la semana pasada auguró que la votación

La reforma se aprobó. en una jornada caótica del Senado en Ciudad de México

El voto tránsfuga de con varias causas judiciales abiertas,

Miguel Angel Yunes, logró la aprobación

### Traiciones, extintores y 30 monedas de Judas

E. O'Regan, MORELIA

Como si de una telenovela mexicana se tratara, el Senado reumó ayer todos los elementos de una exitosa serie dramática: intrigas, traiciones y buenas dosis de suspense. En primer acto, la revelacion del senador traidor, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN que había estado «mis-

sing» desde el lunes. Su compañera de bancada, la senadora Lilly Tellez escenificó la traicion tirando al suelo 30 monedas. «Le aventé 30 monedas al traidor que vendió a la Patria en el Senado. Judas Yunes, ahí te aviento 30 monedas por traicionar a la Patria», dijo. Mientras se desarrollaba la sesión, los manifestantes contra la reforma judicial y trabajadores del Poder Judicial que hasta el

momento habian protestado en las calles irrumpieron en el Senado sin mayor oposicion. «El Poder judicial no va a caer, no va a caer», gritaron en el Salon de Pienos entremezciados con los senadores en una imagen insólita. «Exámenes sí, tómbola no», coreaban. Los mexicanos siguieron la maratoniana jornada al borde del síllón. O mejor dicho, pegados a las redes sociales. Por la tarde, y

ante la imposibilidad de seguir con la sesión en condiciones de normalidad, el presidente del Senado anunció el traslado de la Camara a una nueva sede. Los senadores continuaron su sessón en el palacete colonial conocido como Casona de Xicotencati, una sede alterna más sofisticada que el gimnasio donde se metieron los diputados la semana pasada para aprobar la primera fase.

saldría adelante. «No hay poder sobre la tierra que detenga el proceso legislativo», dijo Gerardo Fernández Noroña.

Tambien contribuyó a la victoria oficialista la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano que presuntamente estaba detenido en circunstancias extrañas en Campeche.

Una vez aprobada en Congreso y Senado, por ser una reforma de la Carta Magna, la reforma del Poder Judicial tiene que ser refrendada por los congresos estatales. A solounas horas de obtener luz verde en el Senado, las cámaras de Oaxaca y Tamaulipas, ya la habian aprobado.

La reforma prevé que los jueces y magistrados y hasta los ministros -jueces- de la Suprema Corte de Justicia puedan ser elegidos en votación popular. También se rebajan los requisitos para presentarse a un puesto en el poder judicial, bastará con una media de 8 en la carrera de Derecho y algunas cartas de recomendación para presentarse a juez. Ya no será necesaria experiencia previa. Los detractores de esta reforma argumentan que sin una carrera judicial será el poder politico quien promueva a sus candidatos a jueces, mermando la independencia judicial. También, otra parte interesadas, como abogados cercanos al narco podrían participar en estos comicios a la judicatura.

Una vez aprobada la polemica reforma, todos los ojos están puestos en la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La primera presidenta de México será la encargada de desarrollar e implementar esta modificación constitucional. En apenas 20 dias, el proximo I de octubre, recibirà no solo la banda presidencial de Mexico y sino también lo que muchos consideran «un país en llamas». En las últimas semanas se han multiplicado las manifestaciones de estudiantes universitarios, ciudadanos y trabajadores del Poder Judicial contra la reforma, la Justicia está paralizada por la huelga indefinida de jueces desde el pasado 21 de agosto. Los socios comerciales más importantes de México, Estados Unidos y Canadá, insisten en sus advertencias contra esta reforma porque es «un riesgo para la democracia». A solo unos meses de que su vecino del Norte celebre elecciones presidenciales, las relaciones diplomáticas con Washington están «pausa». El peso mexicano sigue depreciándose y las inversiones extranjeras amenazan con mermarse por la mestabilidad jundica. No es el mejor escenario para comenzar un nuevo sexenio. Sin embargo, Sheinbaum, está blindada por su victoria.

#### Lin Chia Lung

aiwán es un socio indispensable en las cadenas de suministro globales, ya que produce más del 90% de los semiconductores de alta gama mundiales y una parte significativa de los chips avanzados que impulsan la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) Además, la mitad del comercio marítimo mundial atraviesa el Estrecho de Taiwán y lo convierte en una vía navegable internacional clave.

Sin embargo, a pesar de que grandes partes del mundo -y miles de millones de personas- se han beneficiado de una gran prosperidad gracias a la paz y la estabilidad que prevalecen en el estrecho, China continua intensificando sus acciones agresivas contra Taiwán. Los intentos de Pekin de cambiar unilateralmente el statu quo del Estrecho de Taiwán y expandir el autoritarismo en toda la región del Indo-Pacífico son una profunda amenaza para la paz y la seguri dad en todo el mundo.

En los ultimos años, los lideres mundiales han aprovechado las ocasiones bilaterales y multilaterales -incluyendo las reuniones del G7, la UE, la OTAN y la ASEAN- para destacar la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwan. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de la importancia de reducir las tensiones en la region, las Naciones Unidas aún no han tomado medidas para abordar los desafios planteados por la Republica Popular de China o para incorporar a Taiwán al sistema de la ONU. A medida que han surgido en la comunidad mundial nuevos avances para comprometerse con Taiwan, que están produciendo enormes beneficios globales, la idea de que se debe optar entre la Republica Popular de China y Taiwán en el sistema de la ONU es una falsa dicotomia. Ahora es el momento adecuado para que la ONU evolucione y reconsidere sus politicas injuspficadas que excluyen a Tarwán.

La primera y más urgente tarea que debe abordar la ONU es dejar de sucumbir a la presión de la República Popular de China y abstenerse de distorsionar aun más la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU adoptada en 1971. Al tergiversar deliberadamente la Resolución 2758 y confundirla falsamente con su propio «principio de una sola China», que difiere de la «política de una sola China» adoptada por muchos paises, la Republica Popular de China ha suprimido implacablemente el derecho legitmo de Taiwán a participar significativamente en la ONU y sus agencias especializadas. Esta tergiversación tiene consecuencias de largo alcance que van más alláde negar a los ciudadanos y periodistas tarwaneses el acceso a las instalaciones de la ONU y de impedirles visitarlas, asistir a reuniones y participar en la recopilación de noticias. De hecho, la táctica de Pekin de utilizar la Resolución 2758 como arma para difundir la falacia de que Taiwán es parte de la Republica Popular de China es una de las claves de una campaña más amplia para establecer la base legal para justificar una Opinión

# Incluir a Taiwán en el sistema de la ONU para garantizar la paz en el Indo-Pacífico

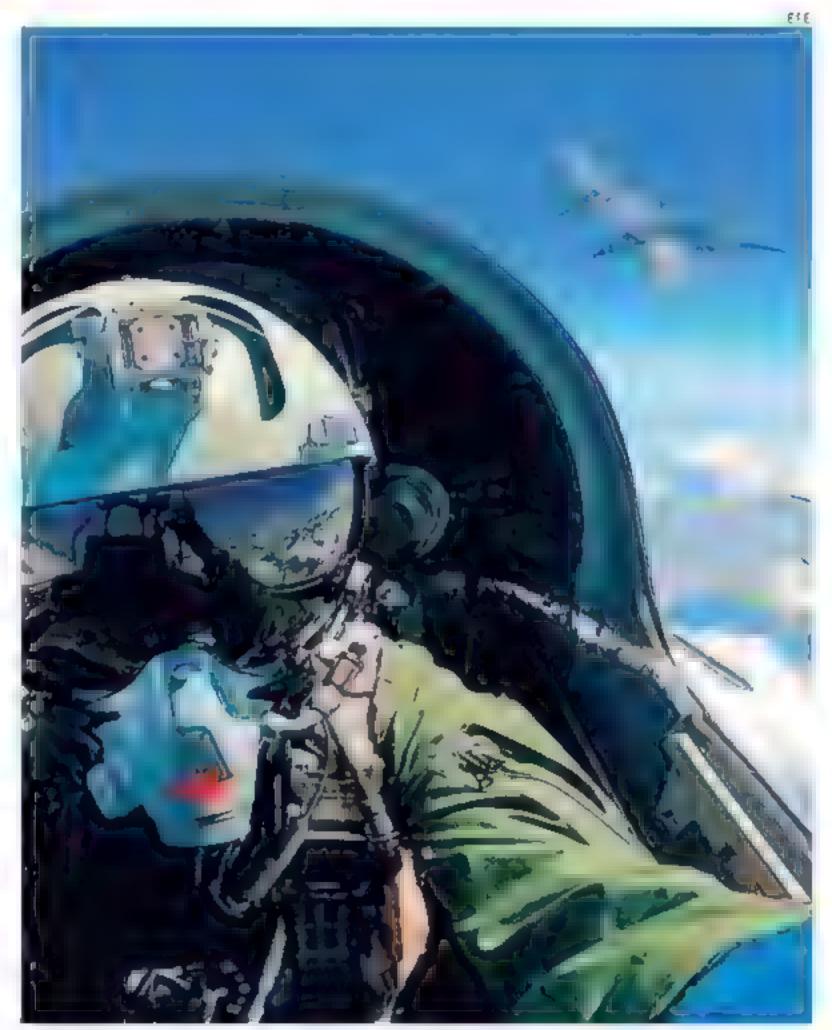

Un caza chino sobrevuela el estrecho de Tarwán en una imagen de archivo

La ONU no ha tomado

medidas contra los

desafíos de China

futura invasión armada a Taiwan. Sin embargo, contramamente a las falsas reclamaciones de la Republica Popular de China, la Resolución 2758 simplemente aborda la cuestión de la representación de China en

la ONU. No menciona a faiwan. No afirma que Taiwan sea parte de la República Popular de China ni atribuye a la Republica Popular de China ningun derecho

a representar a Tarwán en el sistema de la ONU. En otras palabras, la resolucion no tiene nada que ver con Tarwán.

Este caso es ilustrativo de la creciente asertividad de la Republica Popular de China para imponer su voluntad en el escenario internacional. Y si no se cuestionan ni se corrigen, las falsas reclamaciones de Pekin no solo alterarán el statu quo en el Estrecho de Tarwán, sino que también pondrán en

peligro la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico y amenazarán el orden internacional basado en reglas.

Afortunadamente, en los ultimos meses varios

altos funcionarios estadounidenses han criticado la distorsión de la Republica Popular de China sobre la Resolución 2758 para justificar su espuna reclamación sobre Taiwán. Además, el 30 de julio, la Alianza Interparlamentana sobre China, una organización internacional que comprende a mas de 250 parlamentarios de 38 países y la UE, demostró su apoyo concreto a Taiwán al aprobar una resolución modelo sobre la Resolución 2758. Para mantener la paz y la seguridad internacionales como estipula la Carta de las Naciones Unidas, la ONU debe retroceder y alentar una interpretación correcta de la Resolución 2758, y explorar medidas para resistir las ambiciones agresivas de la República Popular de China.

El expansionismo de la Republica Popular de China no se detendrá en Taiwán. Las recientes regulaciones introducidas por la Guardia Costera de China son parte de una táctica más amplia de zona gris diseñada para reforzar las engañosas reclamaciones territoriales de la Republica Popular de China y expandir su influencia. Al introducir reglas que justifican el abordaje y la detención de buques y permiten a las personas ingresar a áreas maritimas en disputa, Pekin pretende hacer valer su control sobre aguas internacionales y desafiar las normas y reclamaciones globales. Para garantizar la paz mundial y la estabilidad económica, las Naciones Unidas y la comunidad internacional no solo deben reafirmar sus preocupaciones sobre la conducta coercitiva de Pekin, sino también trabajar conjuntamente para prevenir sus planes ilegales.

La historia ha demostrado que la determinación democrática debe demostrarse con antelación, antes de que sea demasiado tarde. Como principal foro mundial de cooperación internacional, el sistema de las Naciones Unidas está en una posición ideal para abordar los desafíos de seguridad regional y apoyar la estabilidad económica mundial. La proxima 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas y su Cumbre del Futuro representan una oportunidad apropiada para abordar las principales preocupaciones de segundad mientras avanzamos hacia objetivos mas amphos del desarrollo sostenible mundial y construir una comunidad global más resiliente para las generaciones actuales y futuras.

Durante muchas décadas, Taiwán ha demostrado ser un socio responsable y confiable. Más recientemente, también hemos
hecho contribuciones significativas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. Aceptar la participación
significativa de Taiwán en el sistema de las
Naciones Unidas sería sin duda la mejor
opción de la ONU para mitigar cualquier
posible crisis regional, mantener la paz y la
estabilidad en el Estrecho de Taiwán y esti
mular la prosperidad mundial.

De cara al futuro, Taiwán seguirá desempenando su papel. Trabajando con los palses de ideas afines para mantener cadenas de summistro globales saludables y resilientes —en particular en la industria de semiconductores—Taiwán está decidido a syudar a impulsar el mundo hacia adelante durante muchas decadas más.

Para un mundo más seguro y mejor, el sistema de las Naciones Unidas necesita incluir a Taiwan.

Lin Chia Lung es ministro de Exteriores taiwanés

El dato

3,02%

ha sido la subida salarial media por convenio

La subida salarial media pactada en convenio colectivo hasta agosto fue del 3,02%, un incremento inferior al de hace un año, cuando alcanzaba el 3,38%, pero por encima de la evolución de la inflación.

9,3

miliones de trabajadores amparados por convenio



#### La empresa



Nueva Pescanova
planteará ampliar capital
en 72,6 milliones tras
duplicar Ebitda en cinco
meses, Abanca, principal
accionista, acudirá a
la ampliación, lo que
garantiza que se cubrirán
al menos 71 milliones.

#### La balanza



Las acciones de Trump Media, el conglomerado mediatico propiedad del candidato republicano Donald Trump, se despiomaron cerca de un 17 % después del debate presidencial, en el que, segun la mayoria de analistas, et expresidente no ganó.



Banco Sabadell ve posible elevar la remuneración a sus accionistas para el periodo para el periodo 2024-2025 por encima de la distribución de 2.900 millones de euros a la que ya se ha comprometido como resultado de la mejora de la rentabilidad.

Transparencia denuncia la opacidad del Ejecutivo y reclama a Exteriores información sobre la situación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) con Francia

# El Gobierno oculta información sobre las aguas territoriales

Andrés Bartolomé, MADRID

l Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que explicar la delimitación de su Zona Leonómica Exclusiva en el Oceano Atlantico (ZEE), según una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. En una comunicación anterior, Exteriores reconocía que «no se ha culminado la negociación de ninguna delimitación de ZEEcon los países limítrofes» y, en concreto afirmaba que «con Francia no consta ningún tipo de negociación desde 2012», cuando, como apuntaba la cartera de José Manuel Albares, el país vecino «había decretado unitateralmente su ZEE en el Mediterráneo».

Este dato se conoció tras una petición de información que se remonta al 29 de diciembre de 2023, cuando un ciudadano planteó diversas cuestiones a Exteriores, puesto que, como aseguraba el interesado, «Francia ha delimitado unilateralmente su Zona mantima Económica Exclusiva (ZEE) frente a España tanto en el Atlantico como en el Mediterráneo,

Portugal quiere ampliar su ZEE en el Atlántico

▶Portugal ha propuesto expandir su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el océano Atlántico de las actuales 200 millas náuticas a 350 millas desde su costa. Portugal controla hoy carca de 1,7 millones de km² de agua, pero con la expansión propuesta sumaria 3,8 millones de km² a su territorio marítimo. En este sentido, España ha realizado declaraciones muy ligeras y ambiguas, puesto que la zona que pretenden ampliar no es de soberanía nacional. Aunque Portugal afirma que su objetivo es preservar la biodiversidad oceánica y promover la investigación científica, España teme consecuencias para el medicambiente. Detrás parecen estar el petróleo y el gas.

perjudicando intereses maritimos españoles» y poniendo en nesgo, en consecuencia, «recursos pesqueros o energeticos».

Hay que recordar que ese perímetro otorga «derechos soberanos a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de las aguas suprayacentes», segun la normativa que marca la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar.

Las dudas puestas sobre la mesa por el abogado Guillermo Rocafort alcanzaban a las «negociaciones» con nuestro vecino del norte «para delimitar correctamente nuestras ZEE»; si «ha planteado España alguna protesta y medida frente a Francia para una correcta delimitación»; si este asunto «controvertido está en tribunales inter nacionales» y si «acepta España la delimitación», pero además solicitaba una «copia de las comunicaciones enviadas por España a Francia en este sentido».

Tras contestar el ministerio, respuesta recogida por este diario, el peticionario hizo constar ante el CTBG su disconformidad con lo indicado acerca de cuestiones como «la controversia con Francia en relación a la Zona Eco-

nómica Exclusiva (ZEE) del Océano Atlántico», ya que «en la respuesta no lo aclara». Es más ahora denuncia ante Transparencia que «se remite a acuerdos con Francia adoptados durante el franquismo», con un «ocultismo» que «es inaceptable» cuando «estamos hablando de una vastísima

Francia y Marruecos ya han fijado la ZEE para proteger sus bienes pesqueros y energéticos



extension en el océano».

La contestación gubernamental incide en que España «ha declarado unilateralmente su zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas nauticas mediante dos nor mas: la Ley 15/78, de 20 de febrero, sobre ZEE, el Real Decreto 236/2013, de 5 de abril, por el que se establece la ZEE de España en el Mediterráneo noroccidental».

Continúa la respuesta en el ámbito de la ley: «Salvo lo que se disponga en tratados internacionales con los Estados cuyas costas se encuentran enfrente de las españolas o sean adyacentes a ellas, el hmite exterior de la zona econó-

ECONOMÍA 25

#### Opinión

### Lo del Banco de España

César Lumbreras

l Gobierno que nos desgobierna ha consumado en las ultimas horas el asalto al Banco de España, una de las Instituciones del Estado que había permanecido con independencia. El ministro Bolaños lo justificó ayer

en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados diciendo algo así como que «es necesario para seguir gobernando tres años más». Mas claro, agua. Si solo fueran esos tres años, habria que darse con un canto en los dientes, porque el mandato de Escrivá y de la subgobernadora Nuñez es bastante más largo. Cada dia está más claro que el único objetivo del marido de Begona y su equipo es mantenerse en el poder a toda costa y si, por ejemplo, no hay que hacer leyes ni aprobar decretos-leyes, porque se corre el riesgo de que luego no sean ratificados en las Cortes, pues no se hacen y ya está; que no salen adelante los Presupuestos Gene-

rales del Estado para 2025, único texto legal que tiene obligación de presentar, pues no pasa nada, se prorrogan otra vez los actuales y ya está. El caso es seguir en poder para, primero disfrutar de las prebendas que ello trae consigo y de la agencia de colocación que supone con cargo de los impuestos de todos; después, para seguir colonizando las Instituciones del Estado en las que todavia no hayan logrado sus objetivos, Y, suma y sigue.

Todo lo anterior es muy grave a corto plazo, pero también a medio plazo. Si alguna vez cambia el signo politico del Gobierno, hecho que se producirá mas tarde o temprano, la labor de desmontaje de la

ocupación actual por los sanchistas va a ser ardua y dificil y, en algunos casos, como el del Banco de España, imposible hasta que los cargos recién nombrados no acaben su mandato. Las derrotas del Gobierno presidido por el esposo de Begoña en el Congreso de los Diputados, como la de aver, seguirán, lo que sin duda va a eroslonar a Pedro Sánchez. Pero dudo mucho que sirvan para que caiga el Goblerno y hava elecciones a corto plazo, porque ya se ocuparán desde Moncloa de «pasar» del poder legislativo, como doo el propio presidente días atrás.

Ellos van a seguir a lo suyo, al tran tran, sin prisa, pero sin pausa



El Gobierno ha reconocido que aun no se ha negociado ia delimitación de la ZEE con Francia

mica sera la linea media o equidistante». En este sentido, la aplicación (...) se limitará a las costas españolas del Océano Atlántico, incluido el Mar Cantabrico, peninsulares e insulares, y se faculta al Gobierno para acordar su extensión a otras costas españolas».

Recuerda el ministerio que «se dictó en Real Decreto 236/2013, por el que se establece nuestra ZEE exclusiva en el Mediterraneo noroccidental según las coordenadas incluidas en su artículo 1. Previamente, en 2012, Francia habia decretado unilateralmente su ZEE en el Mediterraneo»

Apunta asimismo que «no se ha

culminado la negociación de nunguna delimitación de ZEE con los paises limitrofes» y que «con Francia no consta ningún tipo de negociación desde 2012».

#### **Alegaciones pertinentes**

Tras recibir estas notificaciones, el 5 de marzo de 2024 el Consejo de Transparencia concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. Con fecha del mismo dia, este señaló que «el ministerio sigue sin contestar a esta cuestion: cha acudido España a organismos internacionales que arbitren esta cuestión en las controversias con Francia en el Atlántico y en el Mediterraneo?».

En su ultima resolución, a «la vista de las actuaciones reflejadas en los antecedentes», para el CTBG -resulta evidente que, si bien formalmente el ministerio resolvió en plazo, lo cierto es que no facilitó toda la información solicitada, obligando al interesado a interponer la reclamación prevista» en la ley.

Y ello porque, señala el organismo, en «lo que atañe a la cuestion referida a si el asunto está controvertido en Imbunales internacionales, no consta pronunciamiento alguno del ministeno».

En consecuencia, «dado el carácter de información publica de lo solicitado con arreglo al artículo 13 Ltaibg y que no se ha alegado la concurrencia de ningun límite o causa de inadmisión, procede estimar la reclamacion a fin de que el ministerio resuelva sobre la peución que ha quedado sin respuesta y proporcione la información» pendiente. Se trata de una cuestión crucial, porque está en juego «determinar el espacio que otorga a los países derechos de explotación económica sobre las aguas advacentes a sus costas, como ya han hecho Francia y Marruecos», concluye Rocafort.

# La recaudación tributaria logra otro récord de ingresos

▶Solo el crecimiento del PIB ha logrado la bajada del déficit, pero sin apenas recorte del gasto

J. de Antonio. MADRID

El estirón que ha dado el PIB en el primer semestre ha disparado la recaudación tributaria casi un 9%, lo que ha posibilitado la reducción del deficit publico al 1,92%, pero sin que el Gobierno haya rebajado el gasto, lo que se ha traducido en que el agujero del Estado creció al 2,71% hasta julio. Buena parte de esta rebaja tiene que ver con el aumento de la recaudación, sobre todo de la tributaria. Los ingresos por impuestos alcanzaron los 124 329 millones -del total de 151,225 millones, un 4,7% más respecto al mismo periodo de 2023-, en torno al 82% del total de ingresos, tras crecer un 6,9% en los siete primeros meses, de acuerdo con los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El IRPF ingreso 34.325 millones, un 8,1% más -a pesar del impacto negativo de la liquidación autonómica y de la reducción para rentas bajas-; el IVA acumuló 55.547 millones, un 7,1% más -tras la recuperación de los impuestos eléctricos-, y el impuesto de Sociedades, lo hizo en 12.982 millones, un 5% más. En concreto, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentaron un 6,5%, de los que los citados 55.547 millones corresponden a ingresos por IVA. Su impulso se ha debido, fundamentalmente, al crecimiento del consumo y a la recuperación escalonada de los tipos impositivos, que han ido aplicándose sobre los tipos originales de la electricidad.

Los impuestos corrientes sobre renta y patrimonio también han tenido un fuerte incremento. Alcanzaron los 50.699 millones, cifra superior en un 7,6% a la de los siete primeros meses de 2023. El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), la mayor presión fiscal o los incrementos salariales han causado este nuevo aumento. Los ingresos por IRPF alcanzaron los 34,325 millones, un 8,1% mas, y los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con 2.317 millones, se elevaron un 8,9%. Asimismo, los impuestos sobre el capital alcanzaron los 121 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales los 3.838 millones, un 7% más. Al Gravamen Temporal de Entidades de Crédito y Estableck mientos Financieros de Crédito corresponden 844 millones.

Del conjunto de administraciones publicas, el deficit de la Administración Central se situó en 16.807 millones a finales de junto de 2024, el 1,08% del PIB, mientras las comunidades autónomas apuntaron a finales de junio de 2024 de 15.960 millones, lo que equivale al 1,03% del PIB. La Seguridad Social registró un superávit de 1.169 millones, pero esto se debió solo a las transferencias del Estado, no a fondos propios.

# España, sola como única gran economía con el paro en dos dígitos

Casi triplica la tasa de desempleo media de las siete grandes potencias, con un 11,5% en julio frente al 4,4% del G-7

#### H. Montero. MADRID

El mercado laboral español está completamente estancado, con la tasa de paro prácticamente inamovible en lo que va de año y parte del pasado. Como consecuencia, España se ha quedado como el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de paro a dos digitos (11,5%), después de que Colombia lograra rebajarla hasta el 9,8% en julio en una de las mayores caidas mensuales en términos relativos,

Además, España tiene el lastre de más que duplicar la tasa de paro media de las grandes economias globales ya que no logró rebajar el porcentaje registrado en junio y el del conjunto de la OCDE tampoco sufrió variaciones y quedo ancla do en el 5%. La diferencia es todavia más sangrante si se compara con la media de las siete mayores. economias del mundo, ya que la tasa media de paro del G-7 quedó en el 4,4% en julio, y eso que subió una decuna. Así, el desempleo en España casi triplica el registrado por el club de las mayores potencias. Las diferencias son algo mas reducidas respecto a la etirozona, donde la tasa de paro está en el 6,4% (6% para el conjunto de la Unión Europea). El desempleo se

TASA DE DESEMPLEO DE LOS PAÍSES DE LA OCDE

(julio de 2024, porcentaje de la fuerza laboral)



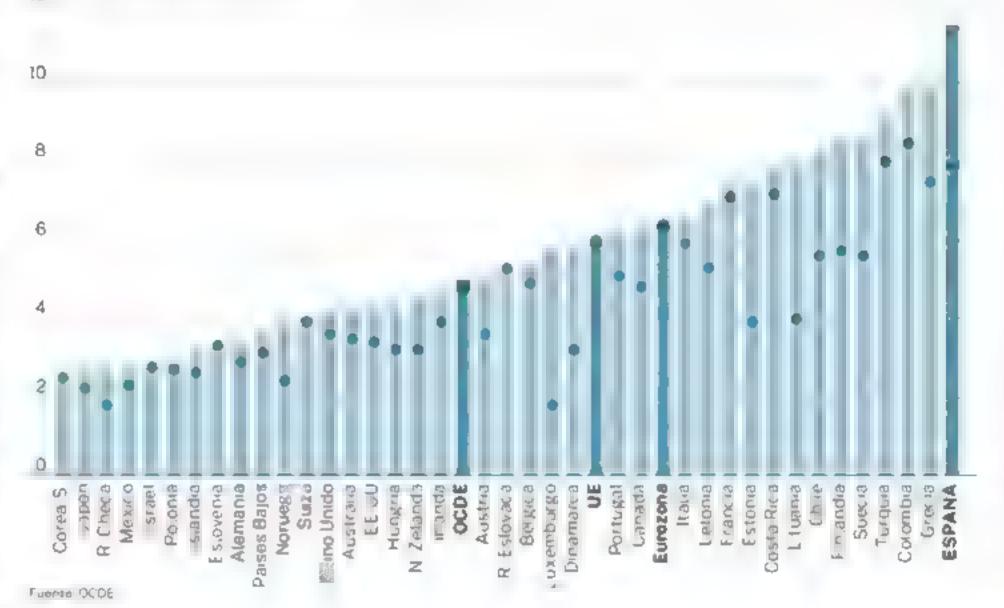

mantiene también estable en conjunto de Europa, como remarca el organismo, pero en tasas historicamente bajas.

La cifra de parados sigue entonces anclada en los 2 8 millones, muy superior incluso a los 2,3 millones de Francia, con casi 20 millones de habitantes mas. España acapara el 25,6% de los desempleados de la eurozona y uno de cada cinco de los Veintisiete (21.5%). De hecho, de toda la OCDE solo Estados Unidos tiene más parados en terminos nominales (7,1 millones) pero con una poblacion casi siete veces superior a la española, con 333 millones de habitantes. El país que más se le acerca a España es Grecia, donde el porcentaje de desempleados subió cuatro decimas respecto a junio, el mayor incremento relativo de los miembros ese mes hasta el 9,9% Dehecho, la cifra de parados en el país heleno creció en julio hasta los 465.000, pero esta aun muy lejos de los 506.000 de abril

En el resto del mundo, el paro aumento en Estados Unidos (dos decimas al 4,3 %) y en Japón (dos decimas al 2,7 %)

En cifras absolutas, los países que en julio tenian un mayor nu mero de desempleados eran Estados Unidos (7,16 millones), Espa ña (2,81 millones), Colombia (2,85 La cifra de parados supera en medio millón a la de Francia, con 20 millones más de habitantes

Colombia ha logrado salir del desempleo a dos cifras. La única que está cerca es Grecia, con un 9,9% miliones), Francia (2,33 miliones), Japon (1,87 miliones), México (1,66 miliones), Italia (1,66 miliones) y Alemania (1,53 miliones).

La oficina estadistica cifra en 13,1 millones las personas que carecían de empleo en la UE en el septimo mes del año, de los que 10,99 millones se encontraban en el conjunto de países del euro, Si se comprara conjunio, estos datos se traducen en un descenso mensual de 82,000 desempleados en los Veintisiete y de 114,000 en la zona euro; mientras que en comparación con juho de 2023, el desempleo disminuyó en 72,000 personas en la UE y en 190,000 personas en la eurozona.

El número de jovenes desempleados en la UE alcanzó en el séptimo mes del año los 2,81 millones de personas, de los que 2,26 millones correspondian a la eurozona. En el caso concreto de España, en julio de 2024 se contabilizaron 2,81 millones de personas sin empleo, de las cuales, 460,000 eran menores de 25 años. De esta forma, la tasa de paro de juvenil de España fue del 25,5%, la mas alta entre los Veintisiete, por delante del 24,4% de Suecia y del 22,8% de Estonia.

El refrendo de los datos de julio por parte de la OCDE se acrecentará con toda probabilidad cuando actualice sus datos el próximo mes. Y es que el pasado mes fue el peor agosto en cinco años en términos de afiliación. El número de personas desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Publico de Empleo Estatal (SLPE), al finalizar el mes de agosto creció en 21 884 personas (+0,86%) en relacion con el mes anterior Ademas, se destruyeron 193 704 pues tos de trabajo, lo que deja la afiliacion a la Seguridad Social en 21 189.402 personas. El numero total de parados subió hasta 2.572 121 personas. Cataluña fue la comunidad donde más subió el paro en agosto, al registrar a fin de mes 8.707 desempleados más.

#### Alianza para revisar los contratos públicos

Patronales y sindicatos se unen para exigir cambios en la contratación pública de servicios

#### Paula Carreño, MADRID

AlianzAS, plataforma que aglutina a nueve patronales del sector de servicios esenciales, UGT y CCOO han firmado un documento con junto en el que solicitan a la Administración Central y grupos parla mentarios la modificación de la Ley de Contratos del Sector Publico para introducir una revision de precios en la contratación publica de servicios, lo que permitina mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sindicatos y pa

tronal coinciden en esta petición, ya que la CEOE condicionó su apovo a la ultima subida del SMI a esta revisión para adaptar licita ciones en vigor a los incrementos de costes

Las tres asociaciones han explicado en un comunicado que la Ley de Desindexación aprobada en 2015 «imposibilità la revisión de precios de una licitación publica» cuando incrementan los costes de las materias primas, la energia o laborales. Ademas, la actual legis lación permite que los contratos firmados en el pasado se puedan

prorrogar de forma unilateral por parte de la Administración, sin tener en cuenta las nuevas cir cunstancias de encarecimiento de precios o la propia evolución de la legislación laboral

"El estrangulamiento financiero que sufren las empresas presta
tarias de servictos esenciales les
impide a su vez abordar mejoras
salariales y de las condiciones la
borales de los trabajadores del
sector", argumentan. Estos servi
cios representan una parte fundamental de la economia española
al generar mas de 30.000 millones

de euros de facturación y dar em pleo a mas de 1,2 millones de trabajadores en nuestro país.

Por su parte, sabemos que en enero de 2024 había casi tres millones de trabajadores publicos en nuestro pais, 3.000 más que en el mismo mes del año pasado, segun datos publicados por el Ministerio de Funcion Pública, encabezado ahora por Óscar López. Esto significa que el 16,9% de las personas ocupadas en España están trabajando en el sector publico, una proporcion en linea con la del 17% de la Union Europea.

LARVZÓN • Jueves, 12 de septiembre de 2024

ECONOMÍA 27

# Los españoles lideran la pobreza energética en la Unión Europea

haber tenido problemas en 2023 para calentar su casa, el doble que la media europea

#### Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

Los españoles fueron los europeos, junto a los portugueses, a los que resultó más dificil mantener la temperatura adecuada en sus hogares durante el invierno pasado debido a los altos precios energéticos. Así se desprende del informe publicado ayer por la Comision Europea sobre el Estado de la energia.

Segun este texto, hasta un 20,8% de los españoles y portugueses no pudieron calentar sus casas con la temperatura óptima, seguidos de los bulgaros con un 20,7% y los lituanos con el 20%. Unas cifras que duplican la media europea que se situó en el 10,6% el año pasado, un 1,3% más que en el invierno de 2022, en uno de los inviernos más difícules en la Unión Europea tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el aiza de los precios. En el otro lado de la balanza, Luxemburgo (2,1%), Finlandia (2,6%), Eslovenia (3,6%) y Austria (3,9%) fueron los países en los que un menor porcentaje de sus habitantes reconocieron tener esteproblema.

Bruselas confía en que la nueva legislación sobre el mercado energético «protegerá mejor de la desconexión a los hogares vulnerables y a los afectados por la pobreza energética» ya que, en caso de crisis de los precios del gas natural, las medidas de emergencia a nível de la UE pueden establecer un escudo para los consumidores mediante intervenciones sobre los precios máximos al por menor

Además, se ha puesto en marcha un fondo social que ha comenzado a aplicarse en 2024 y que prevé movilizar 86,700 millones del comercio de emisiones de dióxido de carbono, para el periodo 2026-2032, incluido un 25% de cofinanciación de los Estados miembro, para compensar las subidas de las tarifas despues de que la calefacción y el transporte hayan sido incluidos en este sistema que grava las emisiones.

Bruselas confía en que la guerra en Ucrania no afecte a la subida de los precios ya que el bloque comunitario llega a este invierno con los deberes hechos. Segun este informe, el gas ruso supone ahora tan solo el 18% del suministro frente al 45% registrado en 2021 después de que los Veintisiete hayan aumentado sus compras a proveedores alternativos como Noruega y EEUU. Ademas, la UE consiguió rellenar el 90% de sus reservas de gas el 19 de agosto, cuando el objetivo debia alcanzarse el 1 de noviembre.

Por otra parte, la UE cree que está en el buen camino para conseguir sus objetivos de desarrollo del hidrógeno verde, aunque las cifras fijadas para 2030 no sean INVERSIÓN DE CAPITAL RIESGO EN TECNOLOGÍA DE ENERGÍA NETA CERO

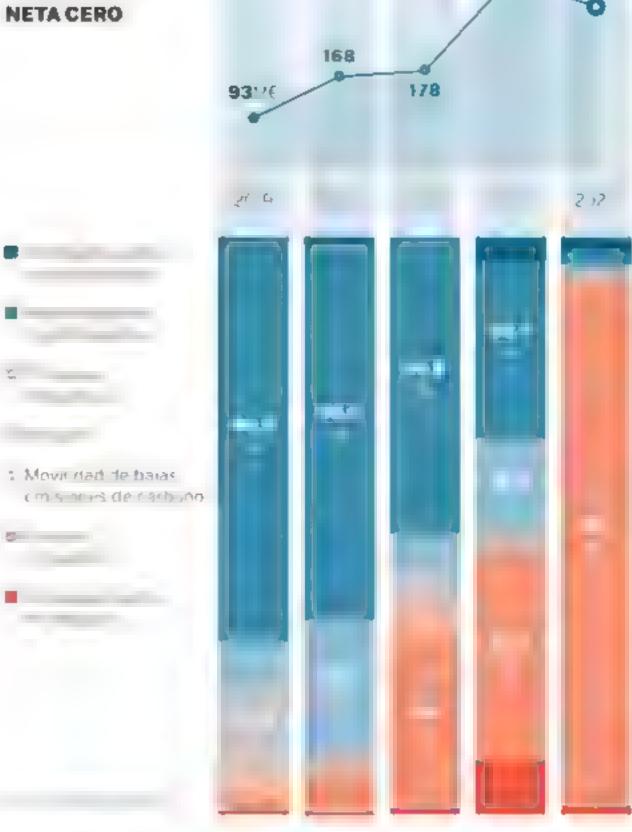

vinculantes. Bruselas quiere alcanzar la capacidad de 6 gigavatiosen 2025 y 40 gigavatios en 2030 para producir 10 toneladas de hidrogeno verde (a partir de las renovables) o bajo en carbono a partir de la energia nuclear. Para finales de este año, Bruselas confia en haber progresado hasta los 0,8 gigavatios.

En su informe para aumentar la

En caso de crisis del gas este invierno, se podrá crear un escudo interviniendo los precios máximos competitividad de la economia

347

295136

europea presentado este lunes el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aboga por abaratar los precios energeticos y proponer un «nivel maximo» de impuestos en la UE y también apuesta por desvincular el precio del gas de las renovables. Según constata el banquero italiano en su texto, los impuestos medioambientales y energeucos son lo que presentan mayores disparidades entre los paises europeos, Además, advierte de que el proceso de descarbonización de la economia europea esta contribuyendo a gastos adicionales para las empresas europeas frente a otros países competidores.

# Julio dorado para la vivienda: las ventas se disparan un 18%

#### I. B. MADRID

El repunte de precios de la vivienda y las aún difíciles condiciones de acceso a la financiación no han frenado el apeuto de los españoles por convertirse en propietarios de una vivienda. Tras la relajación de las compraventas (-9,7%) y de la firma de hipotecas (-17,8%) en 2023 respecto a 2022, año récord, con un total de 586.913 compraventas y 381.560 prestamos para la adquisición de vivienda, los úl timos datos sobre vivienda perfilan 2024 como un buen año pese a los pronósticos más pesimistas respecto a 2023.

Segun los datos provisionales de la Estadistica Registral Inmobiliaria, publicada ayer por el Colegio de Registradores, las compraventas de vivienda alcanzaron las 54.199 operaciones el pasado mes de julio, cifra un 18,1% superior a la del mismo mes de 2023, mientras que las hipotecas sobre viviendas aumentaron en mayor medida, un 22,5%, hasta las 34.204.

El informe refleja que las compraventas crecieron de forma generalizada en casi todas las regiones a excepción de Melilla (-15,7%). Los mayores incrementos se produjeron en Ceuta (82,6%), Navarra (39,1%), Cantabna (36,7%), La Rioja (31,6%), y Galicia (28,1%). En hipotecas, destacan las alzas de Cantabria (74,7%), Navarra (55,1%) y Galicia (41,2%) y las caidas de Melilla (-26,2%), Ceuta (-15%), Aragón (13,3%) y Baleares (2,1%).

#### CaixaBank supera los seis millones de nóminas domiciliadas

#### Paula Carreño, MADRID

Además de consolidarse como el banco con más clientes en España, CaixaBank cerró el mes de julio con un nuevo récord al superar las 6.150.000 nóminas domiciliadas, un aumento del 2,16% sobre la cifra que se alcanzó en el mismo mes de 2023. De este modo, la entidad bancaria continúa consolidando su posición de liderazgo en este segmento, al alcanzar una cuota de mercado del 36,8%.

La campaña comercial de CaixaBank en nóminas «alherta a clientes y no clientes», que estaba prevista hasta el 30 de junio, sigue actualmente disponíble gracias a su éxito. En este contexto, la entidad premia con distintos incentivos a aquellos trabajadores que domicilien su nómina con ellos al ofrecer 150 euros para los que domicilien nóminas a partir de 900 euros, y 250 euros a todos los que superen los 1.500 euros de sueldo.

Por su parte, para los clientes de Imagin -su plataforma de servicios financieros para jóvenes- se ofrece la misma recompensa. Actualmente este programa cuenta con una cuota de mercado en nóminas del 34,2% en menores de 20 años y del 37,6% en el siguiente tramo de 20 a 24 años.

Para obtener el incentivo, los clientes deben cumplir con unos requisitos mínimos de vinculaciony domicular, como mínimo, tres recibos, además de realizar tres o más compras con tarjeta por trimestre. Del mismo modo, tienen que aceptar un compromiso de permanencia como cliente durante 24 meses.

Al cumplir estas condiciones, los clientes pasarian a formar parte del programa Dia a Día de CatxaBank, el cuál les ofrece un paquete gratuito de servicios financieros básicos, entre los que se incluye una cuenta corriente sin comisiones, tarjeta de crédito MyCard sin cuotas de emisión y de mantenimiento, uso de banca digital y cheques nacionales, entre otras funciones.

# Pallete alerta que Google y Microsoft consumen más energía que Portugal

El 60% del tráfico de datos de las redes lo ocupan seis grandes operadores

#### Andrea Garrote, MADR.D.

El presidente de Telefónica, Jose María Álvarez-Pallete, aseguró que estamos viviendo «la mayor revolución tecnologica de la humanidad» en la que se está ignorando al sector de las telecos, que no juega con las «mismas reglas» que las grandes tecnológicas.

Pallete manifesto durante el coloquio celebrado en Club Siglo XXI que la financiación de las redes no se está produciendo de forma equilibrada, puesto que el 60% del trafico de datos de las redes está ocupado por seis grandes operadores que no pagan nada por la infraestructura. Tan solo en los ultimos diez anos, el sector teleco ha invertido 3.600 millones de euros en redes fijas y móviles, cuantia que se ha incrementado ante la consolidación del 5G, entre otros elementos.

A pesar de que el presidente de la compañía considera que «nadie debería ser capaz de consumir más del 5% de la red de forma gratuita», las grandes tecnologicas, para mantener su «hegemonía», siguen abusando de estos recursos compartidos. En este sentido, puso el ejemplo de que Google junto con Microsoft han aumentado su consumo de energia un 85% en tres años y consumen ya mas energia que países como Portugal o Pení, lo que supone todo

un «desafio» para el sector de las telecomunicaciones.

Ante este escenario, Pallete solicitó que este sector se desregularice para que las «reglas del juego sean las mismas para todos», puesto que las telecos estan sometidas a una regulación que «ignora la realidad», «El sector de las telecomunicaciones está regido como cuando era un monopolio incumbente de cobre. Los motivos por los que yo estoy regulado se han quedado obsoletos. No tengo que competir con una mano atada a la espalda, no soy elincumbente, no soy el lider», aseveró,

El presidente de Telefónica destaca que España tiene una posición de privilegio en despliegue de fibra A finales de los anos 90 confluyó una explosión de dos tecnologías: el mundo móvil y el de Internet; y en la actualidad, estas se han multiplicado por dos, lo que ha dado lugar a cuatro tendencias tecnológicas que están creando «un nuevo mundo» y que son la web3, computación, la red de telecomunicaciones y la inteligencia artificial generativa.

En lo que respecta a la red de telecomunicaciones, desde Telefónica aseguraron estar apostando por la red 5G y Fibra Óptica, apagando las redes de cobre, de 2G y 3G, porque sino dejarían «de ser relevantes». «La fibra en España es un privilegio», asevera. Y es que España es el quinto país de la OCDE en despliegue de fibra, lo que situa a nuestro país en una «posición de liderazgo» en esta revolución tecnologica.

Pese a ello, Pallete considera que Europa se está quedando atrás en el despliegue del 5G y fibra, ya que aunque era la «cuna de la innovacion» en las telecos, esta pasando a ser «irrelevante» frente a China y Estados Unidos, que se posicionan como lideres, «Europa tiene que decidir en este mundo de titanes que quiere ser a 10 o 15 años vista», sentenció.

#### SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S. L.

Financieros y Societarios Agrupados

#### ORDEN DEL DIA

el siguiente

 Nombramiento de miembro del Consejo de Administración

El Conseio de Administración, en su reunión

del día 4 de septiembre de 2024 de conformidad.

con los Estatutos Sociales y con la ingente Ley de

Sociedades de Capital ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios que

se celebrará el día el día 30 de septiembre de

2024 a las 10 horas en el domicilo social, calle del Principe de Vergara nº 132 de Madrid, con

2. Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta: DERECHO DE INFORMACION

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar aciaraciones o formular preguntas, acerca de los puntos del Orden del Dia, en los piazos y en la forma que se establecen en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

> Madrid, 4 de septiembre de 2 024 EL SECRETARIO DEL CONSEIO DE ADMINISTRA: ION De Margarita Rabadán Espaisa

#### Mutualidad de Pravisión Social Fondo de Asistencia Mutua del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canalos y Puertos

Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceanicos

Mutualidad absorbente)

(Motualidad absorbida)

Aduncar de apertura del periodo de información publica.

Indicate the second of the september of

AGLERN Mutualisted Absorbide in fair is a particular and a particular and

consignante se hace publico que con fachas 25 de

junio de 2024 y 24 de junio de 2024, respectivamente

the assumption in terral lie will at a constant of the constan

In the profession of the procession of the proce

He provide is in the relation of the control of the

En Madhel a 10 de septiembre de 2034.

El Secretario de la Junta Brittora de Multishidan de Prevision Social Fondo de Asistencia Multish del Loregio de Impenieres de Caminas Carlales y Puertos D. Javier Jose fujitellano Mureno. El Secretario de la Junta Administrativa de Mudisalidad de Prevision Social a Prana Fija del Juleok Oficial de Impenieros Naroles y Oceanicos. D. Françosco Javier Llompiot Burgos.

#### institutió fécineci de expital social por devolución finaleso de reducción de capital social por devolución de apertaciones.

Segun in greento en el adminio 119 de la cey de Societades de capital en adelante cSC se hace publico que la junta general unoversal de la lamitas de histolico (Echiko) October Disis A len adelante la Sociedado relebrada el 12 de junio de 2024 adopto por unamendad el acuerdo de induce el capital tornal non la bisalidad de la devolución de aportaciones la los socios en un importe total de 280 Oc4 30 euros mediante la fedución del valor nominal de las acuones, en la litra de 41. 5 c. ada una de estas.

con motivo del aquerdo de redución de aprial de la corredad el nuevo capital corral pasa a emae representado por 6.600 aci ones uptalmente suscittas y desembolicadas de 18.92 euros de salos numeras cada una de ellas numeradas del 1 al 6.800 ambos inclusive so que representa un aprial social nial de 29 u/56.00 euros cotalmente suscita y desembolicado modificandose en poseruencia el artículo 5.1 de eos Estatytos sociales.

a finalidad de la reducción de capital es la desolución de apolifaciones e us un infessar.

Podo la antenor se have publica a los electos de que los acreedores de la Sociedad puedan locrimina il derecho de oposición a la inada inducción de lapidal en el placo de un mes les os terminos previstos en los acticulo 334 y 336 de la ley de Sociedades de Capital Modrad. Ede septembre de 2024.

E Administrador chico D. Mater, Velante Abenia

# ANUNCIO DE FUSION POR ABSORCION AVRAMAR (BÉRICA, S.L.U (Sociedad Absorbente) Y PREDOMAR, S.L.U [Sociedad Absorbida).

De conformidad con lo establecido en er articulo 10 del Rear Decreto-tev 5, 2023. de 28 de Jumo, de, entre otras questiones, transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (en adelante Real Decreto-Ley 5/2023), se hace publico que Avramar Seafood, S.I., sood único de Avramar Ibérica, S.L.U (Sociedad Absorbente) y de Predomar, S.I.IJ (Sociedad Absorbida), ha acordado en las respectivas Juntas Generales de Socies de 1 de Agosto de 2024 la fusión por absorcion de Avramar Ibérica, S.L.U (Sociedad Absorbente) con Predomar, S.L.U (Sociedad Absorbida) sobre la base del proyecto comunde fusión de fecha 28 de Junio de 2024, de conformidad con lo previsto en los articulos 53 y 56 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de Junio.

Se hace constar expresamente que la efectos del articulo 46 del Real Decreto-Ley 5/2023 de 28 de Junio, en las sociedades internimentes en la fusion no existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales ni trabaladores. De conformidad con el articulo 10 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de Junio, se reconoce el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y del balance de lusión.

En Valenco, a 1 de Agosto de 2024 D Your: Petrus Gerordus Koop y D Ruben Tohiche Lacombo Sabino Administradores Mancamunados de AVRAMAR IBERICA, S.L.U y PREDOMAR S.L.U.



El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (centro)

#### La llegada de STC no supondrá una «gran revolución»

DEI presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, no espera una «gran revolución» en el consejo de administración de la cotizada tras el desembarco de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la saudi STC en el accionariado de la compañía, «STC no ha manifestado nada sobre Telefónica desde el año pasado», afirmó Pallete. La compañía está pendiente de si STC finalmente ejecuta el 5% de acciones que tiene desde el pasado 5 de septiembre de 2023.

ECONOMÍA 29

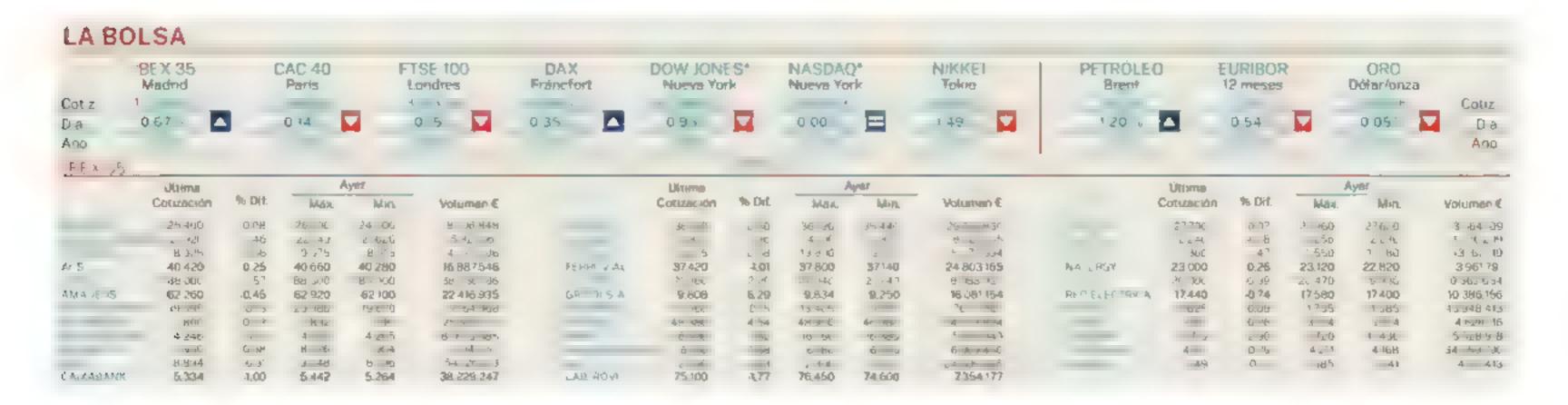

#### Empresas

#### Distribución

# El «milagro» del crecimiento de Inditex en España

La compañía vende un 20% más entre 2019 y 2023 con un 27% menos de tiendas

#### R. L. Vargas, MADRID

Inditex presentó ayer unos mas que sólidos resultados correspondientes a su primer semestre fiscal. Entre febrero y julio, el gigante textil ganó 2.768 millones de euros, un 10,1% más que en el mismo periodo de 2023, Las ventas del grupo crecieron un 7,2%, hasta 18.065 millones de euros. mientras que a tipos constantes lo hicieron un 10,2%; cerrando así su tercer primer semestre consecutivo con effras record de ganancias y facturación. Además, El margen bruto de la companía aumentó un 7,5%, hasta 10.541 millones, y se situó en el 58,3% de las ventas, 19 puntos básicos por encima respecto al mismo periodo de 2023.

De los 18.065 millones de ventas, 2.655 millones correspondieron a España, un 14,7% del total del grupo. El mercado nacional, según su consejero delegado, Óscar García Maceiras, siguen ofreciendo «oportunidades de crecimiento rentable» a pesar de que ha registrado unos numeros muy notables en los últimos años. Según detalló el primer ejecutivo a los analistas, entre 2019 y 2023, con un 27% menos de tiendas la compañía vendió un 20% más en España. Una suerte de «milagro» que obedece a varios factores.

Desde hace anos, Inditex ha apostado por concentrar su actividad en tiendas mas grandes en las mejores zonas comerciales, lo que ha implicado el cierre de establecimientos. No obstante, la concentración de su actividad no ha supuesto que sus enseñas hayan perdido superficie comercial. En las nuevas tiendas, disponen del mismo o mas espacio, según precisan desde Inditex.

Aunque lo que realmente ha permitido su salto, segun aseguran, es su modelo integrado de tiendas y online. Esta estrategia, añaden, se ha visto beneficiada por estas tiendas más grandes dado que les ha permitido tecnologizarias mucho mejor para convertirlas no solo en «hubs» para el despacho de pedidos del canal online sino en centros mas optimizados en los que ofrecer a sus chentes una experiencia de compra completa, lo que redunda en una mejora de ventas.

Para continuar con su modelo de ofrecer una mejor experiencia de compra a sus clientes, García Maceiras anunció ayer que lanzarán el «live streaming» de Zara en España en las próximas semanas, mercado al que se sumaran



Inditex eleva un 7,2% sus ventas en seis meses

#### Zara «Pre-Owned» llega a EE UU

►Inditex lanzará Zara

•Pre-Owned•, la plataforma de segunda mano de
dicha marca, reparación
de prendas y donacion, en
Estados Unidos a finales
del próximo mes de
octubra. Así se lo comunicó ayer Óscar García
Maceiras a los analistas.

Con esta iniciativa, los clientes de Zara tendrán acceso a servicios de circularidad como reparación, venta entre clientes de las prendas Zara de sus armarios y donación, a través de Zara.com, su aplicación móvil y tiendas Zara.

Unidos, Francia, Italia o Reino Unido tras la buena acogida en China, donde aterrizó en 2023.

El «live streaming» consiste en retransmisiones en directo de unas cinco horas de duración, que incluyen pasarelas, recorridos por el probador y el área de maquillaje. Este metodo de venta tiene un peso considerable en las ventas por comercio electrónico en China.

Tras su buena primera mitad de ejercicio, en el que Inditex mejoró su resultado bruto de explotación (Ebitda) un 8,1%, hasta 5.040 millones; la compañía subrayó que las colecciones de la campaña de otono/invierno han sido «muy bien recibidas» por sus clientes. Así, las ventas en tienda y «online» a tipo de cam-

2.768

millones de euros ganó la compañía textil en su primer semestre fiscal

bio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre de 2024 han crecido un 11% con respecto al mismo periodo de 2023.

Los gastos operativos de Inditex creciemnen el primer semestre un 6,8%, por debajo del crecimiento de las ventas. Asimismo, el grupo resaltó que el buen desempeño operativo se reflejó en una «fuerte» generación de fondos. Los flujos generados antes de los pagos por impuestos sobre beneficios alcanzaron los 4,356 millones de euros en su primer semestre, con un incremento del 9%. Los flujos generados se situaron en 3.527 millones. La posición financiera neta creció un 3.5%, hasta 10 911 millones.

Hasta el día 18. Fuentes consultadas por LA RAZÓN señalan que el Gobierno no quiere que el PP se lleve el protagonismo del texto

# Nuevo freno a la Ley ELA: PSOE y Sumar presentan más ampliaciones de enniendas

Mar Muñoz Rosario, MADRID

esdeel8demarzo de 2022, fecha en la que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en conside ración de la proposición de ley presentada por Ciudadanos y conocida como «Ley ELA», han pasado dos años y medio. Treintameses de injustificada espera para que se tramiten una serie de medidas legislatīvas para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esta enfermedad neurodegenerativa y progresiva. Y todo apunta a que el proceso se seguirá dilatando pues, pese a que la previsión era que en el mes de septiembre se cerraria el plazo de enmiendas al texto presentado por el PP en marzo de 2024, PSOE y Sumar presentaron ayer una nueva ampliación, esta vez hasta el dia 18 de este mes.

El hito sobre el que depositaron sus esperanzas los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familiares se produjo en marzo de 2022. El Congreso de

los Diputados aprobó entonces la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por Ciudadanos. El colectivo espero más de 13 meses a que la Mesa de la Comision de Sanidad del Congreso tramitase esta Ley, un retraso que criticaron las organizaciones de pacientes, solicitando una aceleración del trámite En declaraciones a LA RAZON, Fernando Martin, presidente de ConELA, Consorcio Nacional de Entidades de ELA, indicó: «Obviamente, queremos el si a la ley, pero el 'no' con sus consecuencias- dotara de honestidad a quien tiene la capacidad de decisión, porque terminará con la tortura que estamos sufriendo por esta indecisión política». Esta proposicion de ley llegó a sufrir cerca de 50 ampliaciones del plazo de enmiendas.

Con el adelanto de elecciones generales en España al 23 de julio del año 2023, la propuesta de Ciudadanos corrio la peor de las suertes: perdió su vigencia. Los pacientes con ELAy sus familiares volvian a la casilla de salida. Tuvieron que comenzar desde cero y tratar de que se reintrodujese a trámite en

A día de hoy ya son 14 las ampliaciones de enmiendas que suma la proposición de Ley Orgánica

> «Los pacientes no tenemos tiempo, urge que el texto se ponga en marcha ya», afirman desde adELA

la nueva legislatura una nueva proposicion de Ley. Sin embargo, a falta de una, se han presentado tres. En marzo, el Congreso aprobo por unanimidad admitir a trámite la proposición de la ley ELA del Partido Popular. Pocos días después, fue el grupo parlamentario Junts el que presentó la suya; y, posteriormente, PSOE y Sumar hacían lo propio con un proyecto conjunto.

A día de hoy, son va 14 las ampliaciones de enmiendas que suma la proposición de Ley Orgánica para la atención integral de las necesidades de las personas afectaras por Esclerosis Lateral Amiotrófica presentada por el PP en el Congreso, ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso.

Según fuentes consultadas con LA RAZÓN, estas ampliaciones se deben a dos motivos: «Las amphaciones nos hacen confirmar que no se ha trabajado sobre ninguna proposición de Ley. Pero también hacen que la sospecha de que PSOE y Sumar no quieren que el PP se lleve el protagonismo coja más fuerza». Y anaden: «Es incomprensible que el mismo dia que se votaba la proposición de



SOCIEDAD 31



Asociaciones de peciantes de ELA frente a las puertas del Congreso para pedir la tramitación de la ley que asegure la atención e los enfermos

Ley del PP, PSOE y Sumar registraran en el Congreso de los Diputados su propio texto. O sea, votaron a favor de la toma en consideración de la del PPy, el mismo día, registraban su propuesta de texto».

Ante esta situación y ante la unica aspiración de que no se siga lamentando la pérdida de vidas debido a que los pacientes no tiene derecho al cuidado de su sa lud, la comunidad de la ELA ha solicitado a la Comisión de Derechos Sociales que trabaje en un texto único consensuado por todos los partidos políticos que im-

#### Solo el 6% de familias asume los costes

Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) sitúa en tan solo el 6% el porcentaje de las familias que pueden asumir los gastos que comporta la enfermedad. Hay ayudas públicas, pero muy escasas: «En el mejor de los casos, todas las disponibles no llegan a cubrir el 15% de los gastos reales a los que debe hacer frente la familia», segun la presidenta de adELA,
Carmen Martínez, Aunque
se trata de una enfermedad
que no tiene cura, los pacientes pueden ver mejorada su
calidad de vida con tratamientos de fisioterapia,
logopedia y atención
psicológica, además de
numerosas ayudas técnicas,
cuyo coste es muy elevado, y
que son sufragadas en su
mayoría por las familias y
las asociaciones.

puse la tramitación parlamentaria. Petición que, a dia de hoy, continúa sin ser concedida. Y es que esta alternativa no es posible hasta que no se cierre el periodo de presentación de enmiendas, algo que depende de la Mesa del Congreso, con mayona de PSOE y Sumar.

Así, son PSOE y Sumar los partidos políticos a los que la comunidad de la ELA reclama «compasión». Y es que la naturaleza progresiva y degenerativa de la ELA hace que cada dia de espera para la aprobación de la ley suponga un deterioro irreversible en su calidad de vida con consecuencias devastadoras. La enfer medad avanza reduciendo la capacidad muscular, la movilidady, finalmente, la posibilidad de comunicarse, mientras los pacientes y sus familias luchan contra el tiempo para obtener los recursos y cuidados necesarios.

«Los pacientes no tenemos tiempo. Urge que la Ley ELA se ponga en marcha ya. Llevamos más de 2.000 personas fallecidas por ELA desde que se empezó a hablar de la Ley ELA con Ciudadanos. Cada dia mueren tres personas sin tener los servicios necesarios. Y no estamos pidiendo más que los pacientes tengan derecho alos servicios y cuidados que pueden mejorar su calidad de vida, un derecho reconocido en la Constitucion Española», lamenta Rosa María García, directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales de la Asociación Espa-ñola de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adhLA), Y anade: «Este freno nos produce una gran tristeza y desesperación, porque la mayoria de las familias no puede hacer frente a los costes que conlieva la enfermedad. Por ejemplo, hay muchos pacientes que no se hacen la traqueostomia porque no pueden hacer frente a los costes que conlleva hacérsela: cuidadores especializados las 24 horas del dia»

En concreto, los costes medios anuales de la ELA en España oscilan entre los 7.556 euros (en el caso de los pacientes con un estadio inicial de la enfermedad) y los 37.901 euros (en aquellos que se encuentran en estado avanzado), según un estudio presentado en el 22º European Network for the Cure of Amyotrophic Lateral Sclerosis (Encals 2024). Dentro de estos costes se encuentran tanto el consumo de los recursos de los sistemas de salud como el atribuido a los familiares y cuidadores profesionales de los enfermos.

Este elevado impacto económico provoca que la opción de vivir con dignidad los años que su enfermedad les permita «la esperanza de vida de entre tres y cinco años de media solo está al alcance de unos pocos pacientes» solo sea posible para un pequeño porcentaje de los enfermos. El 41,9% de las personas a las que se practicó la eutanasia en 2022 (último año del que hay datos) son enfermos de ELA

Según los datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE), del total de eutanasias de ese año (260), aproximadamente el 20% (50 personas) sufrian esta enfermedad.



La Reina, jugando con los niños del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria «Maestra Plácida Herranz», de Azuqueca de Henares

# La Reina Letizia, cerca de los niños y lejos del protocolo

Visita un colegio de un pueblo de Guadalajara por el inicio del curso escolar

E.C. MADRID

Cada año, con motivo de la apertura del Curso Escolar, la Reina Letizia se desplaza a una localidad para visitar un colegio y pasar tiempo con los ahumnos y alumnas. Este año, el elegido ha sido el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria « Maestra Placida Herranz», de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, que aloja a cerca de 600 estudiantes, ofreciendo desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

En el día de ayer, la Rema volvió a mostrar su lado más cercano, y lejos del protocolo, no paró de saludary conversar con los lugareños que fueron a recibirla, que lo hicieron entre vitores y aplausos. Sontiente, cariñosa y desprendiendo

naturalidad, Dona Letizia apreto manos, saludo a unos y a otros y conversó con diferentes personas. Esta cercanía alcanzó su maxima exposición cuando se adentró en las instalaciones educativas, acompañada por la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, y el presidente castellanomanchego, Emiliano Garcia-Page.

#### Un centro referente

Esta escuela está considerada uno de los centros con metodos pedagogicos mas innovadores de Casulla La Mancha, por los que ha recibido varios galardones.

El director del colegio, Victor Manuel López, tachaba de «responsabilidad» la visita de la Reina, aunque aseguraba que era «un honor, compartido con la localidad de Azuqueca, que es faro en la

educación de Castilla La Mancha», informa Efe

«Lievamos 25 años innovando e intentando cambiar la educación. Que nos hayan elegido es un reconocimiento a la labor de todo el claustroy de los anteriores», remarcó López. Tambien valoró la implicación de Doña Letizia, que conocía al detalle las actividades que se desarrollan dentro del centro: «Se lo ha estudiado de pe a pa, incluso sabia de situaciones personales del

profesorado. Se la ve muy interesada. Es una persona muy asequible y muy interesada, y confosniños, muy cercana. Ha sido una experiencia muy bonita», aseguró.

La presencia de la rema generó alegría entre los alumnos, con los que charló muy amigablemente. Tambien les preguntó por el inicio del curso, en una semana en la que han arrancado las clases unos 8,8 millones de estudiantes desde ln fantil a Bachillerato. Una de las niñas agradeció la visita de Doña Letizia: «Teniamos muchas ganas de verla».

Dentro del colegio, la primera visita fue al «aula del futuro», un espacio que pretende romper el modelo tradicional con cambios en la metodologia de enseñanza. «La sociedad ha cambiado, por lo

que la educación tiene que camhiar, no nos valen fábricas de ciudadanos todos planos y cuadriculados. No valen los profesores que hacen una exposición y los alumnos que son meros receptores de aprendizaje. Son estos los que tienen que ser los constructores de su propio aprendizaje», reivindicó López en declaraciones a los me-

Dona Lettzia también estuvo en la zona de educación infantil, don-

La presencia de la

Reina ha

generado mucha

alegría entre los

alumnos

de se sentó en los pupitres junto a los alumnos más pequeños y les preguntó por cómo estaban y qué actividades hacianen esemomento.

Después, ya en el patio, se descubrió una placa conmemorativa y uno de los doce ninos autistas matriculados en el centro le hizo entrega de una manualidad. También se realizó una foto de familia para inmortalizar la histórica visita.

Entre las autoridades que participaron en este acto de apertura del curso escolar han estado el consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Amador Pastor; el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido, y el alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, entre otros.

#### El abandono escolar, un peligro para familias de bajos ingresos

A.Garcia, MADR D.

La ONG «Ayuda en Acción» publicó aver un informe que pone la atención sobre «los fallos del sistema educativo que perpetúan las desigualdades entre la juventud».

Enelse expone que las cifras de abandono educativo temprano y de fracaso escolar están relacionadas con los 
«problemas de una estructura 
rigida del sistema educativo, 
que no reconoce diferentes 
vias de éxito y no está adaptada 
a la diversidad de cualidades, 
necesidades e intereses del 
alumnado», informa Servimedia.

El director del Programa Europa de «Ayuda en Acción», Matias Figueroa, destacó sobre el estudio que reconoce «el origen socioeconómico como un factor decisivo que condiciona la progresión escolar y la travectoria académica del estudiantado». Según datos del Ministerio de Educación, la tasa de abandono escolar temprano en España se situó en el 13,6%, una crira que mejora los datos de la ultima decada, pero que para Ayuda en Acción «continua siendo preocupante», pues además coloca al país cuatro puntos por encima de la media europea. Este fenómeno es especialmente agudo entre los jovenes provenientes de hogares con menores ingresos, donde el 26% abandona prematuramente la educación, en comparación con solo el 5% en los hogares de mayores Ingresos. «Estos datos subrayan la fuerte correlacion entre el nivel socioeconómico y las oportunidades educativas, perpetuando un ciclo de desigualdad que el sistema educativo actual no ha logrado romper», valoró Figueroa.

Durante estas fases, muchos estudiantes, en ausencia de una orientación adecuada y opciones educativas adaptadas, se venabocados al fracaso o al abandono, por lo que las transiciones son determinantes: «Sin reformas profundas, el sistema seguirá fallando a una parte de la juventud», sentenció el director.

SOCIEDAD 33

# Francisco, en Timor: «¡Cuidado con los vendedores de felicidad!»

El Papa se despide del país asiático con mayor porcentaje de católicos en un caluroso encuentro con jóvenes

Antonio Pelayo. DILI

El Papa Francisco cerró ayer por la mañana su visita de tres dias por Timor Oriental, el país más joven de Asia y algo más que una potencia emergente en lo que a fortaleza de la fe catolica se refiere, forge Mario Bergoglio se va como llegó, con un respaldo popular incontestable en las calles y en cada uno de los actos que ha presidido.

El centro de convenciones de la capital, Dili, el lugar elegido para un dialogo abierto entre el pontifice argentino y los jóvenes timorenses, se quedo pequeño. En el interior le laureaban un millar de jóvenes. Otros dos mil lo esperaban a las puertas confiando en poder saludarle o, almenos, recibirunamirada o una bendición a la entrada o la salida del recinto.

El pontifice no defraudo de principio a fin, repartiendo alegna, con gestos complices etimprovisaciones cargadas de cariño y buen humor. Cualquier duda sobre la fragilidad en la salud del pastor de 87 años se ha disipado dia tras dia en esta gira.

«No me voy a olvidar más de la sonrisa de ustedes. Gracias por su sonrisa y su alegra», fueron sus últimas palabras de despedida a los jóvenes catolicos timorenses y, por tanto, a todo el país. Antes de esta frase a la que acompanó una atronadora ovación, el Sucesor de Pedro deparuó con la nueva generación de creyentes comosi se tratara de un párroco con sus chavales de catequesis.

Los dos ejes en los que vertebró sus consejos fueron la necesidad de que se comprometan activamente por el bien común y que no olviden las raices de los valores que han recibido de sus familias. «Los jóvenes hacen lio», comentó, utilizando una de sus expresiones mas populares que se convirtió en el lema oficioso

«No pierdan la memoria de una historia de heroísmo, fe y martirio», remarcó Bergoglio

de la Jornada Mundial de la Juventud de Rio de Janeiro en 2013. Pero. en esta ocasión, fue mas alla «Los jovenes hacen barulio. Sigan haciendo barullo. Los jóvenes tienen que hacer barullo para demostrar la vida». En esta misma linea, propuso «sonar en grande», «Un joven que no sueña es un jubilado de la vida», apostillo, Esta confianza del Papa en que los jóvenes son capaces de reconstruir el presente y futuro de la humanidad no está exenta de obstaculos. De hecho, añadió que «si luego se bebe alcohol, lo que se tienen son pesadillas». Sabedor del duelo que todavia

sigue latente en Timor Oriental des pues de mas de dos decadas de guerra para lograr la independencia de Indonesia, Francisco reivindicó ante ellos la necesidad de que la libertad conquistada por sus predecesores no carga en el olvido. «Ustedesen este paistan sonriente tienen una historia maravillosa, de herofsmo, de fe, de martirio y, sobre todo, de perdon y de reconcibación», explicó. Con esta premisa, les instó a ser «herederos de la historia tan hermosa que han tenido». «Así que no pierdan su memoria», apostilló, refinéndose al cuidado de los ancianos. Y lo sostuvo desde la signiente afirmación: «Hay un proverbio oriental que dice: los tiempos dificiles crean hombres fuertes. Y miren a sus padres, a sus abuelos, que tuvieron que enfrentar tiempos diffciles para construit la libertad del país. Y por eso uste destienen que apren dera manejar los tiempos difíciles». Esta fue solo una de las multiples advertencias que fue diseminando el Papa en cada una de sus reflexiones a vuela pluma: «No perdais el entusiasmode vuestra fe. Y cuidado con las adicciones, porque llegan los llamados 'vendedores de felicidad' Venden drogas, tantas cosas que te dan felicidad durante media hora. nada más».

En otro momento, abordó una de las lacras crecientes entre los minos y adolescentes en Timor, pero que también es una constante a nivel global: el bullying. «Desde este momento nunca más acoso escolar», expresó con gesto serio.

Por ultimo, no se olvidó de convertirles en embajadores de lo que ha venido en llamar la ecología integral, una mirada cristiana de abordar la lucha contra el cambio climático a la que ha dedicado una encíclica -Laudato sí- y una exhortación apostólica - Laudate Deum-. «Un joven tiene que entender que serlibreno es hacerlo que uno quiere, sino que un joven tiene responsabilidad. Y una de las responsabilidades que tiene es aprender a cuidar la casa común, y para eso el joven bene que comprometerse», remarco el Papa.



El Papa Francisco, ayer, en el encuentro con los jóvenes en Timor Oriental

Última escala, en uno de los 'tigres de Asia' La cuarta y última etapa del viaje apostólico de Francisco se desarrolla en la ciudad-Estado de Singapur, donde el Papa aterrizó ayer a primeras horas de la tarde proveniente de Timor Oriental después de un viaje de cuatro horas de duración. Llegar a esta megalópolis de casi seis millones de habitantes ha supuesto un cambio radical de situación. Hemos estado previamente en tres paises

con economias no muy brillantes y en algunos casos con niveles muy altos de pobreza. Singapur es considerada con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán uno de los cuatro « tigres de Asia». En efecto, la suya es una de las economias más agresivas y potentes del planeta. Al pontifice se le ha dispensado un recibimiento discreto, tal y como solicitó la Santa Sede. Hoy será la bienvenida oficial.

34 SOCIEDAD

#### Píldoras

Investigan una posible violación grupal en Alemania

R.S. MADRID

Una presunta violación grupal de una joven de 18 años, cometida supuestamente por seis hombres y una mujer a finales del mes pasado en Herford (oeste de Alemania) es objeto de una investigación por parte de las autoridades, segun informó este martes a los medios la fiscalía de Bielefeld.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de agosto en un coche aparcado junto a un restaurante de comida rápida y una discoteca.

Los sospechosos, segun recoge Efe son seis hombres y una mujer, todos ellos residentes en el distrito de Minden-Lübecke y dos de los varones se encuentran segun la fiscalia en prisión preventiva.

La policia también ha registrado las viviendas de los sospechosos y se ha incautado telefonos moviles, ya que de acuerdo con los medios se cree que se filmaron unos a otros durante el acto.

Segun la prensa local, los sospechosos fueron identificados gracias a una grabación de las cámaras de seguridad de la discoteca, de donde salteron con la víctima, a la que posiblemente habían suministrado drogas de sumisión química en su bebida

Porotra parte, en España, los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de 15 años por la violación de una joven de 18 en el municipio tarraconense de Salou, agresión por la que ha ingresado en un centro de menores de Barcelona.

Fuentes de los Mossos confirmaron a Efe que ambos son de nacionalidad irlandesa y han explicado que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado lunes en Salou

La joven denunció los hechos ante la policía, a la que narró que el menor llevaba una pulsera con el nombre del hotel en el que se alojaba con su familia, lo que facilitó su detención en el establecimiento hotelero.



Sucesos

### Encuentran muerta a la desaparecida de Villalbilla

La mujer estaba en una habitación cerrada e insonorizada de la casa familiar. Su marido ha sido detenido

M. Moreno, MADRID

Agentes de la Guardia Civil hallaron muerta en extrañas cir cunstancias este miércoles a la mujer desaparecida el 31 de agosto en la localidad madrileña de Vilialbilia y procedieron a detener a su marido, que fue quien denunció la desaparición, según informaron a Europa Press fuentes de la Delegacion del Gobierno.

A principios de este mes, la asociación SOS Desaparecidos yel Centro Nacional de Desaparecidos lanzaron la alerta sobre Raquel B.L., de 54 años, ya que se encontraba en paradero desconocido. En el cartel señalaban que media alrededor de 1,60 metros, tenía complexión normal, pelo castaño y ondulado y

ojos marrones. Ese dia la mujer habia salido de la localidad madrileña de Villalbilla para visitar a su madre, que reside a 75 kilómetros, en Griñon, un municipio al sur de la Comunidad de Madrid, pero no había regresado a casa como estaba previsto. O por lo menos asi lo declaro el esposo de Raquel en la denuncia que interpuso al dia siguiente en el cuartel de la Guardia Civil. Al parecer, nunca llegó a ver a su progenitora.

Entonces, los agentes comenzaron una investigación que terminó ayer en la casa familiar, donde ambos vivían. En una habitación cerrada e insonorizada encontraron a la desaparecida. Estaba en la cama y tenía espuma en la boca. Cerca, habia varios blisteres de pastillas, detalló el grupo «Prensa Ibérica». El mando, al ver a los agentes en la casa, intentó huir, por lo que fue apresado. Ahora será la autopsia la que determine las causas de la defunción de Raquel, que podria haber fallecido por intotocación de pastillas (la investigación tratará de descifrar si las tomo ella voluntariamente o se las dio el arrestado).

lmagen del

cartel en el

denunciaba la

desapartolón

de Raquel B. L.

QU8 58

La Guardia Civil está analizando otras pruebas, como el móvil de la fallecida, para determinar si el detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, pudo participar en la muerte Tras localizar el cuerpo de Raquel sin vida, los investigadores encontraron su coche a las afueras de Villalbilla. Cabe destacar que los agentes entraron en la vivienda con una orden judicial. Y es que el viernes pidieron permiso al mando para entrar y realizar un registro, pero se negó.

#### Sin denuncias previas

Por el momento, a la Delegación del Gobierno en Madrid no le consta que existieran denuncias previas por violencia machista, ni que estuviera en el sistema Viogén (sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género). La investigación sigue abierta para determinar las causas de la muerte y se manuene bajo secreto de sumario.

#### El 25% de los jóvenes Lgtbi sufre actos de odio en el colegio

R.S. MADRID

Según la investigación «Estado de la Educación Lgthi» 2024», realizada por la Federación Estatal Lgthi», un 23% del colectivo ha sufndo actos de odio en su etapa escolar, cufra que se eleva a una de cada cuatro personas (25%) en la franja de edad de entre 18 y 24 años (Generación Z). En casi siete de cada 10 casos (64%) el centro educativo en el que estudiaban no hizo nada.

Del informe, presentado ayer por la Federación Estatal LGTBI+ con motivo de «la vuelta al cole», también se desprende que el acto de odio más frecuente es el acoso (14,75%) seguido de la discriminación (13,75%), la violencia fisica (7,4%) y el ciberbullying (7,25%). También revela que los actos de odio se concentran en la ESO. La mayor parte de los actos de odio sucedieron en 3º y 4º de la ESO (16,13%); seguido de 1º y 2º de la ESO (14,50%).

Asimismo, el secretario de Organización de la Federación y responsable del estudio, Ignacio Paredero, señaló que «las personas Lgtbl+ sufren más abandono escolar temprano. El porcentaje en el colectivo es de un 18,9%, casi seis puntos más que la población general, 13%».

#### Prevención ante el odio

La investigación de la Federación Estatal Lgtbi+ muestra que menos del 50% (47,90%) de los centros educativos tratan, a dia de hoy, cuestiones sobre orientación sexual en las aulas. Además, solo uno de cada tres centros educativos (33,70%) aborda la prevención del odio Lgtbifóbico.

Por otra parte, el estudio también advierte de que el cuerpo de docentes tampoco se visibiliza ya que casi el 70% de las personas Lgtbi+ declararon no tener profesorado Lgtbi+ en su etapa educativa, cifra que se mantiene en casi un 60% entre el alumnado de la Generación Z.



# THE OPA

Más información, más opinión, más actualidad, espíritu crítico, cercanía, pluralidad

MÁS QUE NUNCA MÁS DE UNO



TU RADIO



Las exportaciones agroalimentarias aumentan un 13% en Castilla-La Mancha P. 40

#### Las caras de la noticia



José Luis Sanz Marino Consejero de Movilidad

#### Mayor formación en el programa Cyl Digital.

El programa Cyl Digital potencia la formación para realizar trámites con DNI electrónico y el sistema cl@ve con un curso en linea. El objetivo es educar a los castellanos y leoneses en contenidos multimedia.



Deportista

#### Arranca la Escuela 100x100 Deporte.

La Escuela 100x100
Deporte de la Fundación
Eusebio Sacristán
arranca una nueva
temporada con la
participación de equipos
de 14 municipios de la
Comunidad y para más
de un millar de ninos y
adolescentes

El Parlamento regional también da luz verde por unanimidad a declarar Monte La Reina como proyecto regional y a un Plan de Salud Mental para jóvenes y adolescentes

# Frente común en las Cortes contra la financiación a Cataluña



Segunda sesión de las Cortes, con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la bancada popular

Laura Paramio. VALLADOLID

anana fructifera en las Cortes regionales con la aprobación de varias iniciativas para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses y también la economia regional, pero sobre todo con el aval mayoritario concedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para desarrollar todas las acciones pertinentes contra la financiación para Cataluña. Una propuesta que contó con la abstención del PSOE aunque con el apoyo del resto de la Cámara, aunque sí que hubo criticas por parte de su antiguo socio, Vox.

Una proposición no de ley del Grupo Popular que se aprobó con 49 votos a favor de los 75 registrados al sumar los de Vox, UPL-Sona YA y Por Ávila, frente a las 26 abstenciones del Grupo Socialista.

Un debate que supuso el estreno del nuevo portavoz popular, Ricardo Gavilanes, quien instó a los socialistas a «ser valientes» y no siervos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los que invitó a ponerse del lado de los castellanos y leoneses para que no les vuelvan a «traicionar» con su «silencio cómplice».

Durante la segunda sesión del plenario se fueron aprobando distintas iniciativas, la primera de ellas, y por unantimidad, la de instar a la junta a la aprobación de un Plan Especifico de accion en Salud Mental y Bienestar Emocional de los jóvenes y adolescentes como «epicentro» de las políticas publicas y enmarcadas dentro de un enfoque transversal.

Iambién se dio luz verde à la propuesta socialista para que la Junta se implique con el futuro campamento militar de Monte La Reina con la aceleración de la declaración como proyecto regional de ámbito territorial como la iniciativa más importante para el desarrollo económico, demográfico y social de la provincia de Zamora.

En esta ocasión fue el portavoz socialista Luis Tudanca el encar gado de presentar la iniciativa, destacando que se trata de un pro-

#### Un Gobierno «sólido y estable»

PEl secretario regional del PP, Francisco Vázquez, ha vuelto a recalcar que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es «estable y sólido» y ha avanzado que entre los objetivos de la formación en este inicio del curso politico se encuentran «mejorar la calidad de vida de las personas, el bajar impuestos para crear oportunidades de futuro y apostar por la investigación con la finalidad de atraer y retener talento». También arremetió contra el Partido Socialista, al asegurar que «roban el dinero de esta tierra para pagar a los separatistas el alquiler de Pedro Sánchez en La Moneloa».

yecto de lucha contra la despoblación y de dar oportunidades a la provincia de Zamora.

Otra de las iniciativas que salieron adelante con el voto favorable de todos los grupos, excepto del PSOE, fue la propuesta de Soria YA destinada al Gobierno para que no suprima paradas de autobús que afectarian a 346 localidades de la Comunidad. Desde las filas del Partido Socialista se negó que se deje a los pueblos sin apeaderos y ha pedido a la Junta que asuma los traficos. Y otra más que fue aprobada fue la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales de la Comunidad, presentada por el Grupo Popular que saltó adelante con el acuerdo con Vox, que apeló a la «coherencia», pese a la ruptura del pacto de Gobierno el pasado mes de julio.

La que sí que fue rechazada es una plateada por Vox en la que reclamaba una serie de nuevas bonificaciones y rebajas fiscales sobre la vivienda. El PP alegó que la pobuca desplegada estos años en la Comunidad en este sentido es «moderada» e «inteligente»

# Los Premios Cincho se van para Cádiz, Salamanca y Lugo

Quesos Navas, Quesos Pajarete y Queixería Daniberto se imponen en este cita internacional

Cartos Saldaña, PALENCIA

Mucha expectación por conocer los mejores quesos del mundo. Y es que un total de 1.200 muestras procedentes de 16 países diferentes concurrian al certamen internacional « Premios Cincho», organizados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a traves del liacyl.

Durante estos dias un jurado compuesto por 66 catadores profesionales provenientes de una decenade paises ha ido degustando los diferentes quesos participantes en este concurso que se ha venido celebrando en el municipio palentino de Carrión de los Condes.

Finalmente, el jurado ha decidido que en esta ocasión los ganadores hayan sido las empresas Quesos Navas S.L. (Salamanca), Quesos Pajarete (Cádiz) y Queixena Daniberto (Lugo)

Como novedad para esta edicion se incluyó el premio al «Mejor queso ecológico» que finalmente ha recaido en el queso «Jaspe» de Quesos Lavega de Palencia.

Los premios, que fueron determinados por los datos aportados por el jurado a una aplicación informática tras las correspondientes catas a ciegas, reconocen a los dos mejores de cada una de las categorias estipuladas en el reglamento en función de diferentes formas de presentación (frescos,



Sara Olmedo, Rafael Sáaz, Jorge Llorente, David Delgado y Cristina León

pasta blanda, pasta semidura o dura, azules y para untar) o caracteristicas (especie animal productora de leche, tratamiento térmico, proceso de coagulación o grado de maduración), además de a los tres mejores quesos con caracter general (Gran Ctincho de Oro), al «Mejor queso de oveja de España» y al «Mejor queso artesano de Castilla y León».

También se incluyeron otras dos

nuevas categorias en estos premios. La primera de ellas es la denominada «Cincho de Honor» para reconocer a personas o entidades relevantes dentro del sector que seroy la segunda fue la relativa a la «Calidad de la leche», con la que se busca poner en valor el trabajo de los ganaderos y que distinguirá a los mejores de los sectores ovino, caprino y vacuno, respectivamente.

#### Más cultura para los jóvenes de los pueblos segovianos

Santos Montoro, SEGOV A

La Diputación de Segovia aprobó el proyecto «Jovenes Intérpretes 2024» para programar actuaciones de música clásica que tendrán lugar entre el 22 de diciembre de este año y el 9 de enero de 2026, a cargo de artistas de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años.

El vicepresidente primero y diputado del Área de Cultura, Juventudy Deportes, José Maria Bravo, señalo que esta iniciativa tiene por objetivo el «incentivar la realización de conciertos entre los jóvenes musicos que tienen formación clásica, para mostrar sus facultades interpretativas» y, en paralelo dar la oportunidad a los municipios de la provincia para que puedan «acceder a un tipo de música de la que, tienen pocas posibilidades de disfrutar».



#### Castilla y León

#### Apoyo decidido al 850 Aniversario de la Seo zamorana

La Consejería de la Presidencia respalda el variado y completo programa de actividades que se celebrará en septiembre



Luis Miguel González Gago y el obispo Varela presentan los actos

#### Antonio Madrigal, ZAMORA

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el obispo de la Diocesis de Zamora, Fernando Valera, han presentado los actos conmemorativos del 850 aniversario de la Dedicación de la Catedral del Salvador de Zamora. Con este acontecimiento, y tal y como ha señalado González Gago, «se ensalza el papel de la Catedral y se acercan los valores que transmite a todos los zamoranos». Las actividades programadas con motivo de esta conmemoración incluyen actos liturgicos y eucaristias, visitas guiadas matutinas y nocturnas, conciertos y otras actividades musicales, y conferencias sobre la Catedral y su valor teológico, social, urbanístico y arquitectonico.

La Consejena de la Presidencia apoyará la realizacion de estos eventos con una colaboracion econômica de 18 000 euros.

El consejero de la Presidencia ha aprovechado la presentación de estas actividades para ensalzar el papel del patrimonio cultural y arquitectónico de Castilla y León como «un elemento que promueve la cohesion social y territorial, y por tanto, como un factor clave para revitalizar las ciudades y los pueblos de la Comunidad».

En particular, la Catedral de Zamora no solo debe verse como un testimonio estático del siglo XII, sino tambien como un elemento evolutivo y dinámico, que da cuenta de la existencia de todas y cada una de las generaciones que desde entonces nos han precedido. En palabras de Gonzalez Gago, «esta Catedral refleja la evolución del arte y la historia de la ciudad, y a través de su arquitectura, su escultura y su pintura descubrimos el pensamiento, la creencia, la manera de ser y entender la vida a lo largo de los siglos».

La efemende del principal monumento zamorano servirá para que la ciudad reciba aun más visitas, por la belleza de un templo cuyas obras de construcción de la Catedral de Zamora se iniciaron en el año 1151 de la mano del entonces obispo Esteban y en 1154 se produjo la consagración de la seo. No fue hasta el 15 de sepuembre de 1174, veintitres anos despues, cuando la Catedral del Salvador abria las puertas al Pueblo de Dios.

En este 2024 se cumplen por tanto 850 anos de su dedicación. Es por ello que el obispo de la diócesis, Fernando Valera, ha sido el promotor de una celebración que englobarán un importante ramillete de actividades durante la segunda quincena de este mes de septiembre y los primeros dias de octubre. Una celebración a la que el obispo ha invitado a participar a toda la comunidad cristiana y a todos los zamoranos.



El alcalde de Valladolid y las autoridades presentan el festival

## Grandes autores del cine mundial lucharán por la «Espiga de Oro»

Carnero destaca que la Seminci «es un valor patrimonial de todos los españoles»

#### Javier Prieto, MADRID

La sede de la Academia del Cine en Madnd volvio a ser el escenario elegido para la presentación de una nueva edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que se celebrará del 18 al 26 de octubre, y que tendrá a Alemania como pais invitado. Durante el acto, el alcalde de la capital vallisoletana, Jesus Julio Carnero, agradeció a la organización, a los participantes, a los colaboradores y a los patrocinadores su apuesta por la Seminci. Ademas, destacó que «este festival es de todos. Es un valor patrimonial no solo de los vallisoletanos, sino de todos los españoles».

La presentacion también sirvió para dar a conocer los nombres de los grandes autores del cine europeo e internacional que van a competir este año por la Espiga de Oro, máximo galardon de la Seminci

El festival en su Seccion Oficial programará los últimos trabajos de cineastas como los franceses Olivier Assayas (Hors du temps) y Alain Guiraudie (Misericordia), el portugués Miguel Gomes (Grand Tour), el chino Guan Hu (Black Dog) y la griega Athina Rachel Tsangari (Harvest), además de la italiana Maura Delpero con Vermiglio, flamante Gran Premio del Jurado en el recién celebrado Festival de Venecia.

A estos nombres se suman los nuevos y esperados trabajos de

los cineastas frantes Maryam Moghadam y Behtash Sanaceha (My Favourite Cake), el noruego Dag Johan Haugerud (Sex), el rumano Emanuel Parvu (Tres kilómetros al fin del mundo), el mexicano Alonso Ruizpalacios (La cocina) y el singapurense Yeo Siew Hua (Stranger Eyes)

«Notodo está cerrado, aunque solo queda un poco más un mes, pero estamos muy ilusionados con este programa que hemos tardado muchos meses en armar», resaltó el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, que citó a los presentes a próxi-

#### Assayas, Delpero, Gomes, Guiraudie, Guan Hu y Tsangari, pelearán por el galardón

mas citas para presentar la programación de conciertos y fiestas que se celebrarán durante el certamen o todos los títulos que participaran en secciones como Tiempo de Historia o Alquimias, así como «algunos premios que resultarán sorprendentes», según el director de la Seminci.

En las semanas precedentes, Seminci ya había anunciado los cinco directores españoles que competirán por la Espiga de Oro: Mar Coll, Javier Rebollo, Marta Nieto, Elena Manrique y Carlos Marques-Marcet, «lo que es una gran noticia», afirmó Cienfuegos.

#### Economía

#### Zamora lidera un proyecto europeo de mejora energética

un proyecto europeo de mejora energética para ayuntamientos de la provincia, por el que se pretende habilitar instalaciones fotovoltaicas con acumulación para generar autoconsumo en edificios publicos municipales. Así lo destacó el presidente de la institución provincial, Javier Faundez, durante la presenta-

ción de la iniciativa a represen-

tantes de 92 consistorios.

La Diputación de Zamera lidera





#### SALAMANCA16SEPTIEMBRE2024

## CONEFEST

· CASTILLA Y LEÓN SOLIDARIA · PLAZA DE LA CONCORDIA

20:30H CONCIERTO



TALLERES Y JUEGOS INFANTILES

JUEGOS DE ROL PARA JÓVENES

STANDS INFORMATIVOS

RINCÓN DE EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS

COLABORA



#### Castilla-La Mancha

## Las exportaciones agroalimentarias aumentan un 13% en la comunidad

Durante los seis primeros meses del año, las ventas a otros países ascendieron a más de 1.800 millones

#### L. Ramos, TOLEDO

El vicepresidente primero de Casulla La Mancha, José Luis Marunez Guijarro, compareció ayer para destacar el importante incremento de las exportaciones agroalimentarias en la comunidad, las cuales han sumado más de 1.800 millones de euros durante los seis primeros meses de este año 2024, lo que supone un aumento del 13 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Una cifraque, segun aseguró, es «fruto del trabajo de los hombres y mujeres que están al frente de esta industria agroalimentaria, que en un momento determinado tomaron conclencia de que tentan que conquistar esos mercados y lo han consegudo».

Estos datos los ofreció Martinez Guijarro durante el acto de entrega de los premios Gran Selección «Campo y Alma 2024» en la Feria de Albacete, donde aprovechó para subrayar que las agroalimentarias suponen ya más de 35 por ciento del total de exportaciones de Castilla-La Mancha a lo largo de este año, destacando al mismo tiempo que, precisamente, su crecimiento en las ventas fuera de las fronteras nacionales es, junto con la modernización de las empresas transformadoras y productoras, «el gran salto que ha dado el sector en estos últimos años».

En su comparecencia, en la que estuvo acompañado por el consejero de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, Julian Martinez Lizán; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; la vicepresidenta de las Cortes regionales, Josefa Navarrete, y el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, el vicepresidente primero no dudo en hacer hincaplé en que el agroa-

limentario es el sector más importante de toda la comunidad autónoma, ya que en su conjunto supone el 18 por ciento del total de Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural anunció que el próximo mes de noviembre se publicara la nueva convocatoria de los Premios «Gran Selección Campo y Alma» para 2025, en la que se incluye, como novedad «el premio a las mejores Nueces de Nerpio, que desde mayo de 2023 cuentan con una Denominación de Origen Protegida y por tanto este año ya se pueden incluir en la convocatoria». Y añadió, al mismo tiempo, que también se va a incluir «un

El Ejecutivo regional entregó ayer en Albacete los premios «Gran Selección Campo y Alma 2024» reconocumiento para la nueva figura de calidad el Espárrago Verde de Guadalajara, la última lograda por Castilla-La Mancha cuya Indicación Geográfica Protegida (IGP) fue aprobada este mes de junto.

#### «Esfuerzo y dedicación»

Martínez Lizán aprovechó para felicitar a todos los premiados de la provincia de Albacete, «que ponen en valor la gran calidad de las producciones agroalimentarias que tenemos en nuestra provincia y en nuestra region, y dejan claro el esfuerzo y la dedicación que agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha realizan para elaborar las mejores materias primas que, una vez transformadas, hacen que tengamos unos alimentos excelentes».

Por ultimo, Martinez Lizán recordó que Castilla-La Mancha cuenta con 40 figuras de calidad, todas ellas amparadas bajo la marca regional «Campo y Alma»: «Es nuestra prioridad seguir incrementándolas y próximamente conoceremos una nueva denominación de origen», sentencio.



Rueda anuncia un nuevo plan de mejora de la infraestructura educativa

S. A. PONTEVEDRA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer la puesta en marcha de un nuevo plan de inversiones para mejorar las infraestructuras educativas de Galicia para los próximos tres años (hasta 2028) dotado con un presupuesto inicial de 210 millones de euros. Así lo confirmó durante su participación en el acto de inauguración del curso escolar celebrado en el Instituto Valle-Inclan de Pontevedra. donde estuvo acompañado del consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodriguez, y por el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores.

En su intervencion, el presidente gallego quiso poner en valor el -éxito- del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica mientras anunciaba el citado plan de mejora de las infraestructuras educativas, el cual tiene como objetivo poder llevar a cabo alrededor de 200 intervenciones en el período 2025-2028. Ademas, Rueda también destacó la importancía de la labor docente y los avances en el sistema educativo gallego a lo largo de las últimas decadas.

Al mismo tiempo, recordó que, entre otras novedades, este curso escolar será el primero en el que Galicia implanta la «absoluta gratuidad» en la enseñanza publica «desde los inicios hasta la universidad».

#### «Normalidad» en el inicio

En la visita, además, Román Rodriguez destacó que ayer el curso se inició con «total normalidad» en todas las etapas educativas en los más de 1 100 centros públicos que tiene la Xunta de Galicia. «Siempre puede haber alguna cuestión específica, pero en general la normalidad es la tonica», destacó. «Desearque haya un muy buen desarrollo de este curso lleno de novedades», apuntó el consejero».



Los premiados con el galardón «Campo y Alma», ayer, en Albacete



#### El libro del día

«Hamnet» Maggie O'Farrell LIBROS DEL ASTEROIDE

352 páginas, 23.95 euros



Que decir de esta joya de la narrativa extranjera contemporánea. Libros del Asteroide, por medio de la primorosa traducción de Concha Cardeñoso, nos descubrió a una de las grandes novelistas de nuestro tiempo, la irlandesa Maggie O'Farrell. En 2021 entró en nuestro país por la puerta grande con «Hamnet», donde parte de la historia familiar de Shakespeare para transitar entre la ficción y la realidad, y trazar una hipnótica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de todos los tiempos.



## El Cervantes Theatre de Londres baja el telón

Сеца Маза

decia Calderón de la Barca. El

ue es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los suenos, suenos son-,

decia Calderón de la Barca. El sueño de Jorge de Juan lo compartió hace 38 años con el legendario Derek Jacobi abrir un teatro en espanol en la cuna de Shakespeare. La confesión la realizó cuando fue a ver «Hamlet» en el emblemático teatro londinense de Old Vic, al que llegó haciendo autostop desde su Cartagena natal. Y precisamente en el barrio de Southwark, apenas a unos metros de The Globe,

escenario dedicado al autor de «Romeo y Julieta», y del propio Old Vic, abrió sus puertas en 2016 el Teatro Cervantes. Con Jorge de Juan y Paula Paz, el sueño se materializo en un escenario situado bajo los arcos de un tren. Consiguieron lo más complicado, consolidarse como una referencia de la promocion de la cultura española y latinoamericana en la capital británica. Pero ahora se ven obligados a bajar el telon al no haber hallado recursos economicos para seguir en funcionamiento.

De Juan y Paz, fundadores y directores, aseguran que «solo un milagro de ultima hora» podria evitar el cierre. «Si hubie ra una liamada mañana, o pasado mañana, podria a lo mejor solucionarse», recalcó el actor y director. En concreto, son 200.000 euros anuales, como minumo, la cantidad que necesitan para seguir en funcionamiento, principalmente, para cubrir los gastos que supone mantener la infraestructura de un íntimo y magico espacio con alrededor de cien butacas.

Los fundadores reconocen que han sido años difíciles para la industria cultural en el Reino Unido, especialmente, por el Brexit y la pandemia, por lo que la subsistencia se convirtió en una «pelea diana» en la que contaron con el apoyo de algunas instituciones y personas. Destacaron la labor de Acción Cultural Española, que aporto una financiación anual de en torno a los 80.000 euros, así como la de Arts Council England y el Southwark Council. Pero los problemas del Gobierno español para aprobar los Presupuestos Generales del Estado han supuesto la ultima estocada.

¿Podria existir el milagro? ¿Un mecenas para mantener

este faro de la cultura española? El propio Shakespeare utilizaria el termino tragedia por acabar con este universo lorquiano en el Reino Unido. En los ultimos siete años, por el Teatro Cervantes han pasado 106 obras, conciertos y eventos. Se ha atraido a más de 11 000 estudiantes y profesores de español de 611 colegios y 47 universidades del Reino Unido, irlanda y Belgica. En una rueda de Prensa que no se pudo celebrar en el mismo teatro porque ya ha cerra do sus puertas, Paula Paz insistió en que no entienden cómo puede ser posible que el apoyo necesario «no haya llegado a tiempo». «No era tan complicado (haber seguido ahiertos), pero se han juntado una serie de elementos que no lo han permitido. Podian haber entrado varias instituciones con muy poquito dinero cada una para haberlo solucionado», subrayó De Juan.

Paz afirmó que se queda con un grato recuerdo de la representación de la zarzuela «Black el Payaso», que supuso
un hito escénico en Londres, y De Juan destacó su orgullo
por haber «podido trasladar el universo lorquiano al Reino
Unido». Con la ayuda de cinco albañiles que venían de
Moriles (Córdoba) cada vez que se reunía algo de dinero,
construyeron un recinto por el que han desfilado grandes
nombres de la dramaturgia española actual (Juan Mayorga,
José Sanchis Sinesterra) y clasica (el mencionado García
Lorca, Lope de Vega). Una pareja de jubilados británicos
acudió a todas las funciones. Él, que sabia algo de español,
iba traduciendo como podia a su mujer. La pareja se queda
sin teatro. La cultura se queda sin faro.

#### Teatro



Markos Marin y Adolfo Fernández (derecha), transformados en Nilo y Walrus, respectivamente

Raul Losánez, MADRID

onocido sobre todo por su faceta de periodista especializado en temas de nutrición ysalud, Adam Martin Skilton es también autor de una breve novela utulada «El nadador de aguas abiertas» (Comanegra, 2019) que, en cierto modo, tiene que ver también con la salud, aunque en este caso sea emocional o vital. Cuando el libro cavó en manos de Fernando Bernues, el director advirtió rapidamente sus posibilidades teatrales y decidió llevar la historia a los escenarios con la colaboración del actor Adolfo Fernandez. A través de sus respectivas companías, Tanttaka Teatroa y K. Producciones, ambos se embarca ron en la producción de un montaje de pequeño formato, a partir de la adaptación del texto firmada por María Goincelaya, que no ha dejado de darles satisfacciones desde su estreno absoluto el pasado año en el Teatro Rojas de Toledo. Con seis nominaciones a los Premios Markos Marín y Adolfo Fernández protagonizan «El nadador de aguas abiertas», una historia de superación personal que se quedó a las puertas de los Max después de obtener seis nominaciones

## Cuando el teatro sabe nadar y guardar la ropa

Maxenias categorias consideradas más importantes, la obra, que cuenta con una version en castellano y otra en euskera, llega por fin ahora al Teatro Pavón de Madrid.

Nilo (Markos Marin) es un actor sin trabajo que ha entrado en una sena crisis personal y anímica después de que su mujer lo haya abandonado. A los 48 años decidirá aprender a nadar tomado clases de Walrus (Adolfo Fernández), un nadador experto que sufrió la devastadora perdida de su hija en el mar

Mi personaje – explica Fernández- es un tipo muy peculiar, antisocial, casi anarquista, un hombre que está ya de vuelta de todo y que será quien enseñe a Nilo no solo a nadar, sino tambien a centrarse en las cosas realmente importantes de la vida». «Porque casi todo lo que nos pasa –añade- es en realidad anecdotico; el porcentaje de cosas fundamentales, por las que merece la pena preocuparse, es en verdad muy pequeño». Además de Walrus, Fernández ha de ir in

corporando los otros personajes que van apareciendo a lo largo de la función; cuando Nilo rememora su vida, él se convierte en cada una de las personas que participan en ella: el padre, la novia... «Lo hemos trabajado de una manera muy sencilla -señala el actor-, cambio un poco la voz y hago una construcción física un poco diferente, jugando solo con unas gafas como elemento». No obstante, los auténticos protagonistas de la obra son, sin duda, el desorienta

do alumno Nilo y su instructor Walrus, «En cierto modo, damos un salto al clown para convertirnos en el payaso listo y el payaso tonto –dice Fernandez –. Es un clown sin nanz, eso sí, el clown de la vida misma. Penetramos en una realidad ingenua para que afloren las verdades puras»

En efecto, «El nadador de aguas abiertas» trata de ser básicamente una historia de amistad y de superación personal que se sirve del inmenso e inescrutable mar como metafora de la vida, aunque, segun Fernández, «no se dan lecciones de ningun tipo», «Esto es precisamente lo divertido de la función -aclara el intérprete-Nilo trata continuamente de extraer conclusiones vitales y conclusiones filosoficas de las lecciones de Walrus; sin embargo, este le replica siempre que lo que él le está enseñando es simplemente natación, y que la vida es otra cosa mucho más compleja. Solamente le pide que se concentre en dar una brazada y luego otra, sin pensar en lo que ha hecho ni en lo que le falta por hacer».

#### Traducir la literatura

Uno de los obstáculos que presenta a priori toda obra novelistica es su posible adecuación o no al lenguaje puramente teatral. Fernán dez, que tiene una dilatada experiencia como productor, y en ocasiones tambien como adapta dor, de en este upo de materiales, considera que el reto es siempre «saber traducir en acciones lo que es pura literatura; que las cosas no se narren, sino que pasen en el escenario; y eso es lo que ha hecho Maria Goricelaya en esta version». A las dificultades que pueda presentar el texto en su vertiente más literaria, se suman, en este caso. otras que tienen que ver con el marco espacial en el que cabe con cretar, con las limitaciones que tiene un teatro, una historia con tanto protagonismo del mar y del agua en general. El director Fernando Bernués cree que «la histona invita a una poética alejada del realismo». Y añade: «Si bien las interpretaciones de ambos protagonistas han de ser organicas y alejadas de lo farsesco, la plástica que demanda la escenografia ha de inspirar un mar, una playa, un cielo, un océano, en definitiva, que acojan esta bella historia con una sonrisa cómplice, como si desde el escenario se guiñara el ojo a cada uno de los espectadores».

DÓNDE: Teatro Pavón, Madrid. CUANDO: del 17 al 29 de septiembre. CUANDO: desde 12 euros

#### El 11S, en clave musical y desde una isla en el fin del mundo

«Come from away» cuenta la historia de 38 aviones desviados en mitad del caos

#### Julián Herrero, MADRID

Los temas para levantar un musical son prácticamente inabarcables, perces verdad que ilama la atención cuando este genero se mezcia con el 118. Juntar atentado terrorista con bailes y gorgoritos, a priori, sucha a una mezcla similar a la del aguacón elaceite. Dificil de gestionar, Sin emhargo, hay truco en esta historia sobre los 38 aviones que se desviaron aquel dia hasta Gander: «Aqui se cuenta lo que pasó al mismo tiempo que los ataques» -sostiene el equipo- y no lo que ocurrió en la Gran Manzana... Por mucha conexton que tenga un hecho con otro, lo vivido en este pequeño poblado canadiense dista mucho del terror de las torres».

Para situarnos, Gander, en la Isla de Terranova, es un pueblo que vivió mejores épocas. No ya por encontrarse junto a la falla de Dover, donde dos continentes choca ron hace millones de años, sino porque por alli desfilaban los avio



Mela Lenoir, en el papel de Beverly, la primera mujer comandante de una línea aérea

nes de los Beatles, de la reina de Inglaterra o incluso del Rey de Es paña. Al ser el punto mas oriental de America del Norte, aterrizaban los jets privados que llegaban desde Europa con el chivato de la reserva encendido. Pero la tecnologia avanzó, el consumo se optimizó y Gander fue apagandose. El fulgor se les escurnó entre las manos hastallegar a los 2,000 habitantes. Quedó una población muy pequeña para un aeropuerto muy grande que, en 2001, se convirto en la es-

capatoria perfecta dentro del caos. Pocos lugares contaban con la capacidad y la proxumidad de las pistas de Gander, por lo que las autoridades decidieron desviar allí muchos de los vuelos.

#### Una acogida ejemplar

Lo que vino despues de aquella decision es la historia del «Come from away» que conquistó Broadway (Premio Tony a la mejor dirección musical) y que ahora aterriza en España: aquel 11 de septiembre,

«mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante varios dias en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatia, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron», presenta Carla Calabrese, directora, adaptadora y también actriz del montaje. La artista senala al pueblo de Gan der como «un ejemplo» por «vencer el ternor a la gente que llegaba

de fuera» en aquellas circunstancias. Como argentina, dice «valorar mucho cuando países como este [España] nos reciben de esta manera, pero también debemos pensar qué pasa cuando vienen de otros lugares y tenemos miedo. Eso no debe dejamos dar de lado a la empatia, la solidandad y el pensar en el otro».

El musical pone en valor esa capacidad de aceptación de las gentes del pueblo para «honrar», dice Calabrese, «a cada una de las personas, bomberos, vetermarios, alcalde, periodistas, policias...». Un buen número de los protagonistas de came y hueso ha viajado hasta Madrid para ver el estreno y contar historias como la de Bonnie, encargada de hacerse cargo de todos los animales que viajaban en las bodegas de los aviones durante los cinco dias que Gander aumentó su población en 7.000 personas; o la de-Claude Elliott, el alcalde que «organizó a toda la sociedad para cocinar, abastecer de ropa y alimentos, y alojar a cada uno de los viajeros», o la de Beverley, Bass «la comandante que tuvo que hacer frente a decisiones sobre posibles terroristas», cuenta la directora.

DÓNDE: Teatro Marquina, Madrid CUÁNDO: hasta el 30 de noviembre CUÁNTO: desde 23,25 euros.

#### «CÁLLATE, CORAZÓN»

古古古 市市

**Dirección escénica:** Susana Sanchez, **Dirección musical:** M.guel Huertas. **Reparto:** M lagros Martin / Maria Rodr guez; Angel Walter / Poto Falcón; Andrés Lara, Teatro Pavón, Madrid, Hasta el 15 de septiembre.

## Zarzuela de siempre con otrosaires

Son muchos los aciertos de este espectáculo que repasa de manera ligera y, en cierto modo, novedosa buena parte de la historia de la zarzuela, la copia y la revista de nuestro país. El argumento de la obra se inicia cuando la cantante Josefina entra en su camerino para cambiarse después de haber protagonizado la última función de «La chulapona». Como en un vodevil, en ese camerino irán entrando distintos personajes relacionados directamente con la vida y la travectoria de Josefina: admiradores, compa-

neros, amantes... e incluso los musicos del teatro. La verdad es que la acción da bandazos en una dramaturgia que resulta un tanto forzada; pero tiene uno la sensación de que es un sacrifico consciente por parte de la directora Susana Sanchez en aras de dar, dentro de un armazón dúcul, ritmo y conunuidad a los verdaderos protagonistas, que son los números musicales. Nada menos que 30 se suceden a lo largo del espectáculo, procedentes de obras dispares en estilo, época y tematica: «La Gran



#### Lo mejor

►La obra funciona para el espectador habitual de zarzuela y para el no versado

#### Lo peor

▶Algunas piezas musicales se disfrutarian más si el montaje contase con sobretitulos Via», «Luisa Fernanda», «Don Gil de Alcalá», «La corte del faraon», «Juegos malabares», «La verbena de la Paloma»... Todo discurre con notable agilidad en el plano musical, y además sorprende, merced al estupendo trabajo que ha hecho Miguel Huertas, por la originalidad en la instrumentación para cuarteto de clarinete, violon chelo, percusión y piano. Esos arreglos, que no necesita rian mayor justificación, están refacionados en este caso con la propia naturaleza de los personajes, de manera que las versiones más «modernas» son las que canta el personaje de Paloma, una jovencita ajena a ese mundo clásico que sueña con convertirse en artista. Piezas como el «Tango de la Menegilda» -en deslumbrante versión jazzística , «Me llaman la primorosa» convertida en tango porteñoo - Por la calle de Alcalá» transformada en madrigal a cuatro voces-. Hay otros momentos musicales de granbelleza -muy aplaudidos por el público-, como el aria «No puede ser», de «La tabernera del puerto», de Pablo Sorozábal, o la copla de Quintero, León y Quiroga «Yo soy esa».

#### Raúl LOSÁNEZ

#### Cultura

#### Top mantra

#### Sostenible

#### Ángela Vallvey

Lavilla olimpica parisina en los Juegos Olímpicos, en pleno agosto, era al parecer un infiernillo -un infierno, y no chiquitilio-para los deportistas (también para los paralimpicos, imagino), obligados a convivir tan intimamente que compartian un baño cada cinco atletas y dormian en barracones que hubiesen horrorizado a los soldados de Alejandro Magno en su campaña astatica. Tampoco teman cortinas, para que los transeúntes pudieran comprobar que ganar medallas cansa y se suda bastante. Todo un espectáculo olímpico, incluso en los dormitorios. La ceremonia de apertura, que algunos tacharon de satánica (dicen que el satanismo está en boga), fue... complicada de asimilar, si bien tanto los juegos olimpicos como los paralimpicos han sido indiscutiblemente soste nibles. Traduccion, «Vamos a ahorrar millones y, además, quedará súper modernuqui hacer ver al mundo que estamos sostentendo al idem reciclandolo todo, dejando a los atletas sin aire acondicionado y poniéndoles camitas para niños de un metro de altura. ».

Igual actuan en algunos hotelazos de esos que cuestan más de 300 euros la noche pero que, si no eres inmigrante, te dejan en la mesilla una tarjetita plastificada (hasta ahí no ha llegado la sostenibilidad, ¿eh.,,?) diciéndote que, al eres sostenible y te preocupas por el pianeta, por favor: que te limpies la habitación tú misma. Que compres productos de limpieza y guantes, dedicando tu estadia fuera del hogar a eliminar los gérmenes depositados por varias generaciones de turistas insostenibles que te precedieron en el maleducado empeño de regar de mugre la hospedería. No sé si habrá muchos ociosos de vacaciones que sigan mansamente las instrucciones sostenibles y se pongan a fregar. Me parece estupendo, pero conmigo que no cuenten. Lo sostenible está empezando a parecerme insostenible en estos casos. Y, al final, quien sostiene «al contado» es el ultimo de la fila: el pringado de siempre.

#### Ulises Fuente, MADRID

a carrera de Lagartija Nick estallena de saltos al vacio y de insobornables decisiones artisticas de dudoso olfato comercial. La banda de Antonio Arias y compania proviene de una generación en la que la musica entrañaba riesgo, principios y ganas de molestar, algo infrecuente hoy en dia. Treinta y cinco años después, los de Granada, autores de la cumbre de la incomprensión que fue el «Omega» y de trabajos con ceptuales que van de Val del Omar a Buñuel o las ciudades europeas bombardeadas, soplan las velas de su onomástica durante una gira por once ciudades españolas, Junto a Anas, Enk Jimenez (batería), Juan Codorniu (guitarra) y [] Machuca (teclados) vuelven a la carga.

#### Surgen en una escena musical muy diferente a la de hoy.

Aparecimos en una en la que había una intencion y una voluntad entre los grupos. Era la época de Cancer Moon. Surfin' Bichos, Sex Museum, El Inquilino Comunista. los que quieras, pero era una escena interesante y en la que cada grupo tenía una personalidad, a diferencia de la homogeneidad de los tiempos modernos.

#### Les unia una manera de entender la música.

Totalmente. Si no había unidad de estilo, habia una actitud, podemos decir, más luchadora, de canciones con intencion, aunque no quiero valorar el pasado desde el presente. Ahora parece que, que te guste la musica, es de tontos. Se aprecia más el desprecio que existe, la postura altiva, el desplante. La reunión de Oasis es la mayor demostración de que a la gente le gusta que le escupan en la cara. Es un sistema donde se valora la posición dentro de lo homogéneo. La ideologia musical de ahora, que la tienen los festivales, está muy clara, a diferencia del «do it yourself». Hoy, la filosofia es de fondo butre. Y la musica en los festivales es música de fondo... buitre, claro.

#### Nadio hacía caso a Oasis durante años antes de separarse.

Oasis y todo ese movimiento viven de la recuperación de los Beatles, como la venta obsestva del metca do sajón. Lo que pasa es que el negocio lo han cuidado más que la música, ya no se les da ni bien.

#### También está la nostalgia.

La gente quiere pintar su vida de mierda volviendo al pasado con



De izda, a dcha., Erik Jiménez, Antonio Arias, JJ Machuca y Juan Codorniù

Antonio Arias Lagartija Nick

«La reunión de Oasis es la demostración de que a la gente le gusta que le escupan en la cara»

La banda celebra, con una gira por España, treinta y cinco años de trayectoria

un color agradable, más bonito de lo que era.

#### ¿Le pasa también?

Claro, a todos. La música no solo tiene un poder evocador o de viaje en el tiempo, sino transformador. Te puede, literalmente, forjar, dar una nueva version de tu vida.

Lagartija tuvo grandes golpes. Comoel «Omega», aunque pueda

#### costar creerlo actualmente.

Hicimos una serie de discos, pasamos de la «indie» a la «multi», ibamos bien, pero eso nos daba un sentido de responsabilidad. Queníamos hacer discos buenos, porque habiamos aprendido de Joe Strummer. «Omega» fue un fracaso y un ridículo espantoso. La gente se fue del grupo, nos rompio por dentro ante la presión de defender-lo. Una cosa era sacarlo, pero, visto cómo se puso la gente, fatal, y cómo nos recibian en directo, fatal... la reacción no era normal, parecia que pinchamos en hueso.

#### ¿Nadie les apoyó?

Aqui tengo el póster de la salida del disco, que solo fue apoyado por Cadena Dial y M80. Nadie, ni revistas, ni Prensa.

#### ¿Por qué hubo esa oposición?

Creo que por la idea. Éramos un grupo adorador de la cultura sajona y «afterpunk» y pensabamos



"Omega" fue un golpe de Estado musical que nadie supo entender y lo vilipendiaron»

que podiamos aportar nuestra música al mundo de forma genética y no solo imitando. Creo que eso le puso nervioso a todo el mundo, a los medios, a los musicos, y pensaron: «Va a venir ahora un gitano a decirnos cómo hacer las cosas». Es mumprestón. Ahí habta un racismo,.. pero, ¿cómo se hace eso, si no es con un genio y un creador? ¿Se hace por repetición automática de los modelos ingleses? Ese golpe de Estado compositivo que fue el disco les sorprendió, les pilló con el paso cambiado, y no daban su brazo a torcer. No fue un disco que creció en España, donde estaba siendo ignorado y vilipendiado, sino fuera, porque Leonard Cohen lo defendia en entrevistas.

#### Se mantuvieron, pese a todo.

Nos reimos, porque sabemos que a la gente no les gustan los discos conceptuales y pensamos: «¿Hacemos uno sobre Buñuel?» (rie). Venga, vamos... «¿Os apetece otro acerca de ciudades bombardeadas?» Venga sí, que se vana volver locos... (más risas). Tenemos un fuego que cuidar, eso nos mantiene vivos.

## El polémico documental sobre **Prince**, secuestrado por sus herederos

Julián Herrero, MADRID

ensar en Prince es hacerlo en su musica. trasladarse a «Purple Rain», «Raspberry Beret» o «Kiss», Dibujara «un prodigio musical enigmático, excéntrico, inmaculadamente vestido y tremendamente prolifico que fusionó el funk, el rock y el soul para convertirse en una de las mavores estrellas de la musica», como lo define James Hall en «TheTelegraph». Dice este mismo diario que no se le ocurriria pensar en «su miseria», sino en los «buenos tiempos». Sin embargo, el documental nonato sobre el Príncipe muestra su medita cara B.

Su muerte, en abril de 2016, fue triste y prematura. Atras quedaron 57 años de aparente éxito. Detrás de esta nueva cinta, que todavía está en duda si verá la luz por la controversia con sus herederos. temerosos de que su figura sea cancelada, hay mesas llenas de medicamentos, comida putrefacta y pastillas tiradas por la cama. Detalles que fijan la atención del espectador durante las nueve horas que dura el documental sobre Prince dirigido por Ezra Edelman, ganador del Oscar por «O.J.: Made in America», para Netfilx.

#### Maitratos de su padrastro

Son pocos los afortunados que han visto las imagenes, entre ellos, la periodista Sasha Weiss, de «The New York Times», donde publicó un detallado reportaje titulado «El principe que nunca conocimos»: «Podría redefinir nuestra comprensión del icono del pop, pero probablemente nunca lo veamos», advierte de una película («un monumento tragado por el mar») que revela cómo el artista, durante decadas, sufrió dolores constantes a consecuencia de las extenuantes actuaciones físicas. Incluso, apunta, se había vuelto dependiente de los analgésicos. Un documental que deja al descubierto su infelicidad y su desorden vital que precedieron una muerte por sobredosis de fentando.

Señala asimismo la periodista como «inquietante» que la imagen final en un ascensor de su villa Pasley Park sirva como espejo de otra de las revelaciones clave de la pelicula, que el joven Prince estuvo encerrado en su dormitorio durante seis semanas por un pa-

drastro abusador. «La pelicula no se demora en juzgar, sino que investiga, trata de dar sentido normativo a la personalidad de Prince», abunda Weiss, quien en su trabajadisimo trabajo davoz, entre otras tantas, al musico y productor Questiove, fan número uno del Principe, quien conmocionado por la visión del metraje asegura que «todo está aquí: es un genio, es majestuoso, es sexual, es basura, es divino, es todas esas cosas». También habla la que fuera su esposa, Mayte Garcia, desconcertada por la crudeza de las contradicciones de Prince y todavía esclava de su ternura y brillantez.



El genial
Prince,
durante uno
de sus
potentes
conciertos

AMIGOS

#### MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA

24 de septiembre, 1, 8, 15, 22, y 29 de octubre, 2024. A las 18:30h en le Sala de Amigos.



Art-Zoología:

## Mirar y pensar animales

desde El Reina

¿Podemos pensar en un animalario del arte contemporáneo? ¿Cómo cambia la símbología de los animales a través de la historia? ¿Existe una fauna contemporánea?

Descubre el curso Art-Zoología: Mirar y pensor animales desde El Reina de la mano del crítico Jorge Moreno Andrés. Unete a nuestras conferencias que exploran la relación entre humanos y animales a través del arte contemporáneo, ofreciendo nuevas perspectivas y reflexiones

Jorge Moreno Andrés. La rabia sagrada: al perro como emisario.

Maria Folguera: Reflejos del planeta de los simios.

Conversación entre Shaday Larios y Fernando Sanchez Castillo: Bestias fentasma.

Manuel Gutiérrez Estévez. Representar lo inasible y huidizo: la ceniza y la serpiente.

Julián López García. Vino y pájaros: memoria y agilero.

Conversación con Ada Salas. Ese animal habla.

Amig's: 100€ Beneral: 175€ Grabaciones: 60€ Becamig' 50€



Más información a inscripciones en: www.amigosmuseoreinasofia.org

#### **Egos**



#### Cómo vivir la moda como una «celeb»

Nadie dijo que la moda fuera barata: sentarse en primera fila de un desfile el domingo, hasta 600 euros

José Luis Díaz-Garde, MADRID

adrid va vibra con la moda. El sabado pasado, en un lugar tan icónico como la Puerta de Alcalá, ocupó una de las principales arterias de la ciudad gracias a la iniciativa Madrid es Moda. El publico se agolpó en las calles de la capital española para disfrutar con algunos de los nombres más conocidos de nuestro país: Duyos, García Madrid, Daniel Chong o Juan Vidal se dejaron ver en un desfile lustonco acompañados de iconos de la pasarela, como la modelo Madeleine Hjort. Aquello supuso el pistoletazo de salida de más de una semana de tendencias. Durante los dias que han transcurrido, creadores ya citados, como Garcia Madrid, Duyos, Roberto Verino o Juan Vidal han mostrado sus propuestas, marcando el camino hacia la pasarela, que se inaugura hoy. Tras dias de calentamiento, llega Mercedes Benz Fashion Week Madrid, los desfiles más importantes de nuestro pais que, en esta ocasion, celebra su 80º edición. Lo que un dia comenzó de la mano de Cuca Solana en una carpa de circo en la plaza de Colon, hoy se ha transformado en un macroevento en el que 41 diseñadores se ven las caras para presentar el trabajo con el que quieren conquistar los armarios dentro de unos meses.

Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortes y Hannibal Laguna pueden presumir de ser los más veteranos de esta edición, que cuenta también con la incorporación del inter nacional Michael Costello. Elio

Se sabe quién está en la cresta de la ola por el número de desfiles a los que acude en una Fashion Week Berhanyer y Ángel Schlesser, convertidos en firma de la mano de Sergio de Lázaro y Alfonso Pérez Álvarez, respectivamente, Acromatyx, Isabel Sanchis, JC Pajares o Malne son otros de los nombres que coparan los titulares en los próximos dias y cuyas colecciones serán vistas por los cientos de personas que llenan las gradas dia tras dia en el pabellon 14 de la Feria de Madad, impulsora de esta iniciativa.

#### Cotizado «front row»

Los habituales de esta cita madrilena conocen las tensiones que se viven en la entrada del pabellon para conseguir pasar el arco de seguridad que permite al publico acceder a este espacio. Son unos cuantos los que acuden alh con la esperanza de poder entrar por algun giro del destino y sentarse en las gradas más cotizadas de esos días. Pero lo cierto es que puede estar más a la mano de lo que una persona se podría pensar. Todo depende, claro, del boisillo con el que se cuente o de las ganas de gastar más o menos para ver un vestido. MBFWM busca acercar la moda a todos aquellos fanáticos que no disponen de una invitación

#### El diseñador más «zorra» llega a Madrid

La sorpresa de la 80 edición de MBFWM se llama Michael Costello. Su nombre fue el primero que se dio a conocer de los participantes de esta edición y lo cierto es que tiene sentido su presencia en Madrid. Él, que sabe lo que es vestir a «celebs» como Lady Gaga, fue el responsable del vestuario de Nebulossa en Eurovisión, dejando muy buen sabor de boca con su propuesta, que fue, claro, la más «zorra» del festival. Además, le da el toque internacional a esta edición, un perfil que no le viene nada mal a la antigua Cibeles.

MBFWM ofrece la posibilidad de vivir la experiencia front row

directa de la organización o del diseñador... y nosolo eso. Si alguna vez ha soñado en ser Carmen Lomana o le gustaría saber cómo se vive siendo Pelayo Diaz, lo cierto es que está mucho más a la mano de lo que uno podría pensar en un primer momento.

Por tan solo 10 euros se puede acceder al Cibelespacio, la zona común del pabellón donde encontramos los distintos stands de los patrocinadores, el showroom de los nuevos diseñadores y el área gastronómica. Si eso le sabe a poco, pagando un poco más podrá acceder también al Kissing Room, la famosa y cotizada sala donde se celebran con agua con misterio los éxitos de los creadores españoles.

Pero claro, todo eso está bien, pero nada supera a sentarse en el fron row. La primera fila de un desfile es el termómetro de la sociedad actual. Se sabe quien está en la cresta de la ola en función de a cuantos desfiles acude y cuantas veces se sienta en los sitios mas couzados. Y eso la organización de Ifema lo pone al alcance de la mano de todas aquellas personas que estén dispuestas a desembolsar como minimo 195 euros. Si quiere compartir la experiencia con un acompanante, deberá desembolsar el doble. Nadie dijo que la moda fuera barata.

Eso sí, la experiencia más cotiza-

da, la que te hace sentir como si fueras Kim Kardashian, es la experiencia Celebrity Domingo. Erreste caso, y tras el abono de 600 euros, se podrá acceder a dos front rows el donungo 15, donde se podrá conocer de primera mano (y primera fila) el trabajo de los nuevos creadores. ¿Quien sabe si el selfi que se toma en el futuro no tendrá el valor testimonial de haber presenciado la primera colección del próximo Davidelin o Palomo Spain? Si esto no justificara ya el precio que se paga, hay que explicar que, ademas de la visita guiada al backstage (que también se incluye en el pack anterior), donde se puede conocer de primera mano los entrestios que se viven durante los minutos anteriores a una presentación de moda, la llamada experiencia Celebrity ofrece una copa de bienvenida y una reserva de mesa con menú incluido para disfrutar de una parada entre tanto ajetreo; bolsa de regalo y foto de recuerdo por el fotografo oficial de la pasarela, dos invitaciones a la fiesta de inauguracion y el traslado con chófer oficial

quellos maravillo-

sos años 90. En la

radio sonaban sin

pararlas Spice Girls,

Madonna y «La

Macarena». En los cines se pro-

vectaba «Pretty Woman» o «Pulp

Fiction», y en las pasarelas, ellas

empezaban a marcar una época.

Era el momento de las «top mo-

dels». Kate Moss, Naomi Cam-

pbell o Claudia Schiffer, a nivel

internacional, Y, en España, Judit

Mascó, Verónica Blume, Nieves

Álvarez o Mar Flores, Una Mar

que acaba de lanzar una colec-

ción cápsula, junto a Malne, la

firma por excelencia especializa-

da en diseño «prèt-à-porter» y de

costura de prendas de lujo en edi-

ciones limitadas, inspirada en esa-

época gloriosa. Como la que vive

Mar Flores ahora y que confiesa

a LA RAZÓN. Desde la marca.

todo son halagos: «Para nosotros

es la Cindy Crawford española»,

afirman Paloma Álvarez y Juanjo

Mánez, el dúo creativo detrás de

Malne. Se trata de una colección

para una mujer sexy y elegante

como es Mar que a sus 55 años

está, además, a punto de ser

abuela.

Gemma Martos, MADRID

Mar Flores Modelo

## «Vivo un momento de equilibrio fantástico en todos los aspectos»

Presenta una colección cápsula junto a Malne en el marco de Madrid es Moda



homenaje a los 90 en esta nueva colección, y les gustaron tanto mis ideas que me propusieron lanzarla la colección en una colaboración conjunta.

#### Siempre decimos que 50 y fabulosa, pero en su caso también podemos decir que 55 y fabulosa. ¿Se encuentra en uno de sus mejores momentos?

Estoy viviendo el momento más interesante de mi vida, porque me encuentro en un equilibrio fantastico en todos los sentidos. laboral, personal y físicamente. Y ademas, con una energia que me ha traído ir cumpliendo años, que no me la espetaba.

#### ¿Qué no puede faltar en su armario?

Esta colección es la nostalgia de esas prendas que usabamos en esa época en la que las «tops mo dels» inundaban los medios de comunicación. Toda esta nueva colección son las prendas que no pueden faltar en mi armaño.

## Unos años 90 marcados por las modelos más icónicas, tanto en España como en el extranjero, ¿alguna compañera en la que se haya inspirado también para diseñar esta colección?

Mehemspirado en las fotografias de los vestidos de Versace, en Naomi Campbell, en Claudia Schiffer... Es una inspiracion de los 90 en todo su esplendor.

#### Desde su madurez actual, ¿qué le diria a esa joven Mar que empezó en la moda allá por

Esa nina estaría super orgullosa y sorprendida de la mujer que soy ahora. Si le preguntaras a la Mar de los 90 sien 2024 iba a estar presentando una colección de ropa en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, pues te diría que estás de broma. Entonces, puedo afirmar sin ruborizarme que esta colaboración con Malne es un sueño hecho realidad

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Escrivá, independiente total o así

Leo: «Escrivá se declara total-

Jesús Amilibia

mente independiente». Digalo que diga Feijóo, José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España, tiene razón, le gnto al televisor. El término independencia esta intimamente ligado a la economía: ahí tienen a los indepes catalanes con su cuponazo o financiación singular. Se dice que alguien alcanza la Independencia cuando abandona el hogar familiar y se lanza a vivir su propia vida. Ahora muchos se quedan en casa de los padres hasta casi los 40 por los imposibles precios de la vivienda. No es el caso del señor gobernador. Leo: «Escrivá cobrara el triple de gobernador del Banco de España, Rozará los 240.000 euros brutos. frente a los 80 000 en el mintsterio». Así que con esa pasta gansa y lo que tiene ahorrado, ya puede emanciparse a los 63 anos, declararse independiente de hipotecas e incluso comprarse una segunda o tercera residencia en las Seychelles para proclamarse independiente ultramarino. Escriva puede ser independiente del espiritu de Hernandez de Coa, independiente de la vulgar clase media e incluso independiente por Albacete, pero ¿podráser tan independiente como El? Cuentan que nunca podra ser tan independiente como el Amado Lider, que se esta emancipando de la casa del pueblo sociata y solo necesita al PSOE para que le ovacionen en el congreso de noviembre más minutos que Almodóvar en Venecia Esosí nombrado consejero del Banco Jordi Pons, de ERC, economista indepe, cerebro del «España nos roba», hana muy bien el señor gobernador en procurar marcarlo de cerca, no sea que para compensar el expolio fiscal que según el sufrió Cataluña durante tantos años, ahora le tiente un butrón. Le podrian organizar la huida los mossos de la fuga de Puchl. Otra cosa es que pueda independizarse o emanciparse del palacio de la Moncloa.

#### ¿Empieza el curso con las pilas cargadas tras un verano envidiable? Muy bien, de gusto emperar el

Muy bien, da gusto empezar el curso presentando una colección tan especial. He pasado un verano muy bonito, con mi familia y todos mis amigos, pero la verdad es que ha sido un poco «on-off» vintendo a Madrid para preparar la colección cápsula que acabamos de presentar con Malne

#### Un inicio de septiembre por todo lo alto con esta colaboración tan especial, que además surgió en su 55 cumpleaños.

Fue muy bonito. La verdad es que todo nació de una manera muy orgánica, ellos querian hacer un

#### Fotocool



#### Enfermedad rara Venus Williams y su lucha contra el sindrome de Sjögren

La famosa tenista Venus Williams ha concedido una extensa entrevista en Harper's Bazar, en las que ha hablado de la enfermedad autoinmune que le diagnosticaron en 2011: el sindrome de Sjogren, una patologia que causa dolor articular y una sensación de fatiga crónica.



#### Otra vez solteros Joe Jonas y Sophie Turner Llegan a un acuerdo de divorcio

El cantante solicitó el divorcio a la actriz hace un año, y lo que parecia una separación amistosa se convirtió en una batalla legal por la custodia de sus dos hijas.

Aunque el acuerdo es confidencial, el juez ha dictaminado que el matrimonio está «irremediablemente roto».



#### Hallazgos arqueológicos

#### Daniel Álvarez Jiménez, MADRID

na de las víctimas frecuentes de todo conflicto militar es el patrimonio cultural. A pesar de que la «Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado» de 1954 de La Haya marcase su protección legal frente a toda «destrucción o deterioro en caso de conflicto armado» y «cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales», la triste realidad demuestra que no se cumple e incluso que, tal y como se observa en Oriente Próximo o en Ucrania, se convierte en objetivo militar.

Así, con respecto a este último escenario se han denunciado insistentemente la barbarie cultural sufrida por el rico patrimonio arqueológico ucraniano. Ni siquiera se han salvado aquellos restos aun no excavados, como lo demuestra la profanación de necrópolis, espacios de hábitat y de culto desde la prehistoria hasta el medievo conforme eran construidas.

trincheras que arrasaban estos lugares o eran destruidos por drones kurganes, montículos artificiales usados como enterramientos, empleados como puntos estrategicos. Tampoco se han librado las colecciones. Es el caso de los museos de Jergón, Martupol y de Melitópol. En este último, además de otras piezas de grandistma relevancia, las tropas rusas se apropiaron de una impresionante colección de piezas de oro de valor incalculable de los míticos escitas.

No extrana que se hayan ocultado muchos otros grandes tesoros pertenecientes al legado cultural ucraniano para evitar su raptña. Es el caso de una extraordinaria copa del siglo XIII analizada por Warren T. Woodfin, profesor de estudios bizantinos del Queens College, en su reciente artículo «Spilled Wine, Spilled Blood: Spilling the Secrets of the Covered Cup from the Chungui Kurgan», publicado en la revista alemana «Zeitschnft für Kunstgeschichte». Se halló esta copa en 1981 durante el transcurso de una excavación de emergencia en el kurgán de Chungul, situado al norte de Crimea. Se trata de un enterramiento del siglo XIII reali zado encima de otro de la edad del bronce, siendo parte del riquisimo ajuar funerario de un hombre de 50-60 años de edad que falleció tras sufrir un golpe fatal con una espada en la parte trasera del cráneo. La copa es una magnifica muestra de arte suntuario que, aunque inicialmente identificada como un incensario, fue utilizada

### La increíble

### historia de la copa autómata

Este cáliz estaba en poder de un nómada de las estepas del Kurgán y, tras un largo periplo, podría proceder del botín del primer emperador latino de Constantinopla de copa comunal para beber en banquetes por su dueno, un noble cumano. Es decir, un miembro de una población nomada de origen túrquico que dominó el norte del mar Negro hasta la llegada de los mongoles al que se horiró con el sacrificio de cinco caballos y diez ovejas que le acompañaron al más alla,

#### Hábilmente tallada

La copa, manufacturada en plata dorada, con un peso de un kilo y unas medidas de 30 centimetros de alto por 17 de ancho, procede, segun el estupendo análisis comparativo de Woodfin, del Occidente europeo. Es una pieza hábilmente tallada. Sobre un pie cónico reposa una ancha copa ricamente repujada con diversos motivos vegetales que se abre a traves de un magnifico mango superior. En el interior, en el centro de la copa, se levanta un poste que oculta un tubo que acaba en su parte superior en lo que podría ser una piña sobre el que se apoya un león sobre sus patas traseras mientras lame el fruto. Ese poste aparece unido al fondo de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por seis agujeros que, segun la fascinante lectura de Wosens de la copa por una pieza perforada por se la cop

odfin, funcionaba como sifón, empujando el liquido de la copa de su base hasta la piña, desde donde brotaba, Esta atractiva lectura se fundamenta en paralcios arqueológicos del mundo antiguo, como la copa de Tántalo encontrada en 2012 en Vinkovci (Croacia), datada en el siglo IV, pero también en otros testimonios medievales. Si la contmuidad impresiona lo hace más la ulterior interpretacion de Woodfin. Supone que no era un simple truco hidráulico sino que es un autómata, una máquina que imita a un ser vivo. De este modo, se anticipa más de un siglo a los modelos occidentales más antiguos conocidos aurique se conocen autómatas perdidos absolutamente asombrosos procedentes de las grandes urbes islamicas o de Bizancio, como la maravillosa sala del trono de Constantino VII Porfirogeneta y, de hecho, abundan las referencias en textos contemporáneos.

Pero, ¿de donde sacó un noble nomada cumano esta pieza? Según Woodfin podna proceder del botin obtenido por la caballería cumana que, al servicio del zar bulgaro Kaloján, artolló al primer emperador latino Balduino en la batalla de Adrianópolis de 1205, donde falleció junto con muchos de sus nobles seguidores y del que las fuentes dicen que su cráneo fue utilizado, al igual que la mismisima copa de Chungul, como vaso comunal. No en vano, la copa no es la única pieza occidental de rica factura encontrada entre el fantastico ajuar del kurgan, compartiendo espacio con otros objetos bizantinos.



## Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Cananas, Melilia, Navarra, Pais Vasco, Soria, Tarragona, Lénda y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



**El retrovisor** 

1934

Los hechos sucedieron la madrugada del 10 al 11. aunque se hicieron publicos el dia 12 de septiembre de 1934, cuando se descargaba en las rias de San Esteban de Pravia todo un arsenal de armas que el barco «Turquesa» habia trasladado desde Cádiz. La Guardia Civil sorprendió a los organizadores y hasta al mismisimo

Indalecio Prieto estuvo a punto de ser detenido. Fue la mejor prue ba de que el estallido del movimiento revolucionano y golpista, del que venian hablando las Izquierdas, no estaba lejano. Un mes después estallo la Revolución a rivel nacional, aunque solo cuajo en Barcelona y Asturias. POR JULIO MERINO

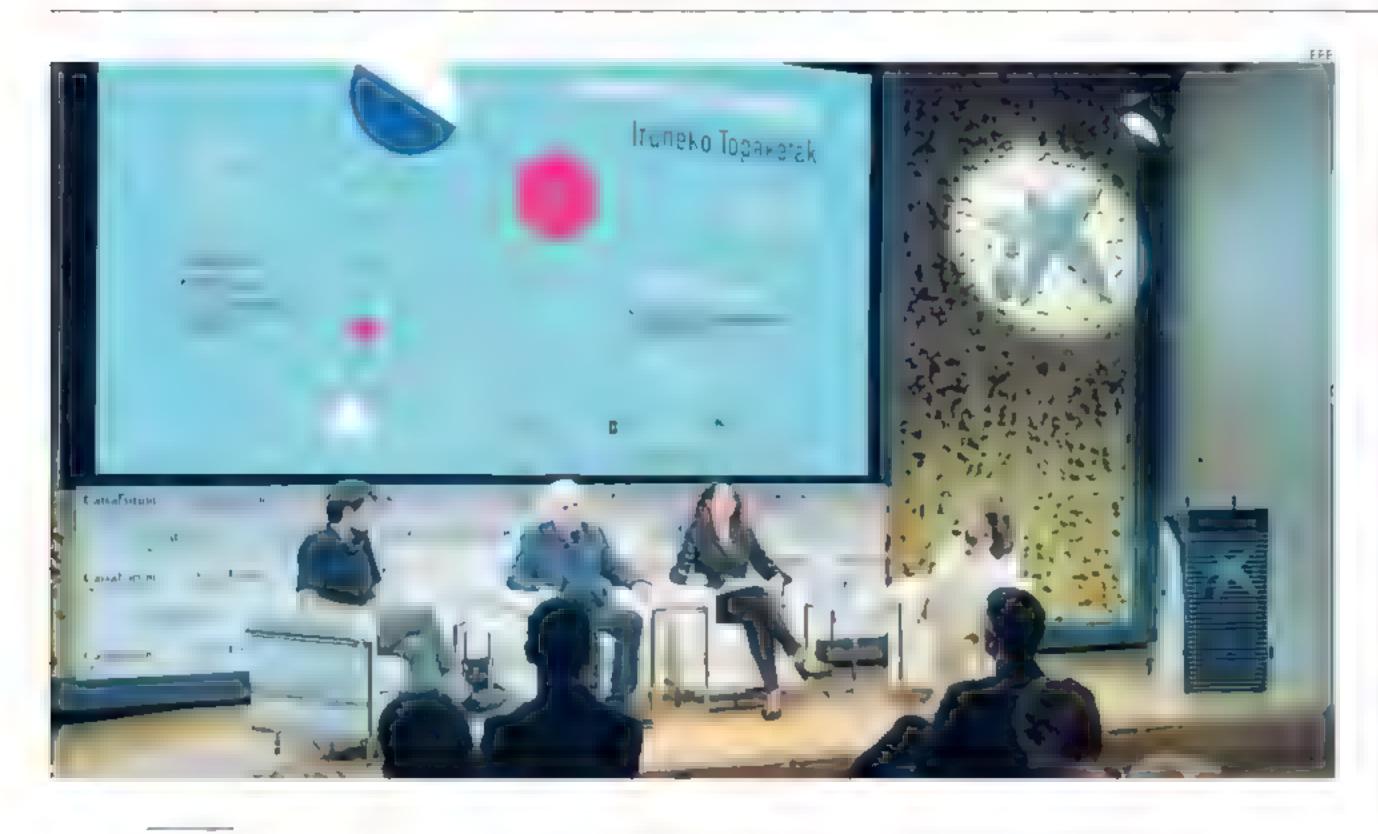

Madrid

Presentación de la nueva edición de Encuentros Pamplona La consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado en Madrid la programación de la nueva edición de Encuentros Pamplona Iruñeko Topaketak 2024, la bienal internacional de cultura, arte y pensamiento que ha retirado seis mil pases en los tres primeros días. Entre el 3 y el 13 de octubre, las calles de la capital navarra acogerán un total de nueve itinerarios relacionados con la filosofia, la literatura, la evolución y la tecnologia, la ecologia, el fermismo, la musica, nuestro origen, el cine o el arte y para el que en esta edición han contado con «dos nuevas miradas», la terntonal y la educativa.

#### Guipúzcoa

#### La Leze gana el 51 Concurso de quesos de Ordizia

La queseria alavesa La Leze, que ya venció en 2022, ha ganado el 51 Concurso de Quesos elaborados por pastores con leche cruda de oveja latxa o carranzana de la localidad guipuzcoana de Ordizia. En el certamen han participado 47 quesos, de los que 24 eran ahumados. La Leze es una queseria situada en el município alavés de llarduia, pero esta regentada por los guipuzcoanos Eli Gorrotxategi y Jose Mari Jauregi.



Obituario Eduardo Pérez (1944-2024)

#### Jesuita e icono de la comunicación



periodistas de Bolivia lamentaron la muerte del jesuita español Eduardo Pérez Iribarne, recordado como un icono de las comunicaciones y de la solidaridad con los necesitados, y como un impulsor del ciclismo en el país suramericano.

#### Sacerdote y periodista

Perez Iribarne (Lleida, 1944) llegó a Bolivia por primera vez en 1968 tras obtener su l.cen ciatura en Filosofia en Barce lona, señala una biografía del sacerdote publicada en el portal de la radio Fides, uno de los medios que dirigió en el país andino. En Bolivia se Inicio como radialista en la radio minera Pío XII en la región andina de Potosí y dos años después se trasladó a La Paz para sumarse a Fides, la radio de la Compañía de Jesus. Pérez vivió durante un tiempo en Chile para completar susestudios de teologia y periodismo, periodo en el que tambien fue corresponsal de la agencia EFE, siendo testigo delgolpe de Augusto Pinochet en 1973. El jesuita vivió uno de los episodios más difíciles durante la dictadura militar de Luis García Meza (1980-1981), cuando un grupo de paramilitares allanó la radio Fides con intención de matarlo, aunque sus compañeros no lo delataron y logró salır, pero al exilio. En los tres años que estuvo en Venezuela fue corresponsal de la agencia AFP y en 1983 retornó a Bolivia.

## Ser AMIGO de la RAE es mucho más que palabras.

ES COLABORAR CON LA INSTITUCION QUE TRABAJA

POR LA LENGUA ESPAÑOLA DESDE HACE MÁS DE 300 AÑOS.

AHORA TAMBIEN POR SU PROGRESO EN EL UNIVERSO DIGITAL.

HAZTE AMIGO DE LA RAE www.amigosdelarae.es





José Aguado, MADRID

l Real Madrid vuelve este sabado a LaLiga. en San Sebastián, despues de que, durante el parón de selecciones, no se baya cumplido el deseo de Carlo Ancelotti de que no hubiera lesionados en los partidos internacionales. Casi ha habido una plaga en la plantilla blanca, principalmente en el aspecto defensivo, que obliga al entrenador italiano a dar vueltas al equipo. Es un Madrid que aun busca su personalidad, una nueva manera de jugar y el mejor tono físico de sus futbolistas.

Y busca también que los árbitros midan con el mismo rigor las faltasq ue recibe de los rivales. Los rivales del Madrid han visto dos tarjetas en LaLiga. Los del Barcelona, trece, pese a que los de Ancelotti reciben más faltas, regatean más y dan más pases en campo rival

## El curioso caso de las amarillas

Porque pese a ser el segundo equipo de LaLiga que mas faltas recibe (59 en total: 11 contra Mallorca; 15 del choque frente al Valladolid, 16 en Las Palmas y 17 en el ultimo partido contra Betis), es el conjunto contra el que me nos amarillas ven los rivales. En los cuatro encuentros disputados del campeonato, los rivales del Real Madrid han visto dos amarillas, una Las Palmas y otra el Valiadolid, esta por protestar Entotal, pues dos amarillas cada 59 faltas, hacen una cada 29 5 faltas.

Y si nos limitamos a amarillas por faltas, una cada 59

Según @DonShelby\_\_, en las grandes Ligas europeas, solo el Udinese supera ese registro tan desfavorable, con 36 faltas por cada amarilla que ven los rivales contra los que juega. Es decir, el Real Madrid está siendo, en este comienzo de competición, menos protegido que casi todos los equipos de Europa.

La comparación con el Barcelona es contundente. Los rivales del equipo de Flick ven una amarilla por cada 4,3 faltas que recibe el lider de LaLiga. El Barcelona ha recibido 56 faltas en los cuatro encuentros que ha jugado Flick en su estreno en LaLiga (11 contra el Valencia, 16 en el partido frente al Athletic Club; 17 del Rayo y 12 del choque contra Valladolid,



29,5

faltas tiene que recibir el Real Madrid para que el rival vea una tarjeta amarilla

4,3

son las faltas por las que los rivales del Barcelona ven una amarilla en este comienzo de LaLiga cuando el colegiado, antes del encuentro pidió al entrenador del club castellano que no pegasen mucho sus jugadores).

En total, los rivales del Barcelona, en cuatro partidos, han recibido 13 amarillas. 11 mas que los que han recibido los que juegan frente Real Madrid.

El club blanco, que mostró su indignación por los penaltis contra el Betis (pese a que ganó ese partido con superioridad en las segundamitad), tampoco entiende que las faltas que sufren sus jugadores sean sancionadas con menor rigor que las de, no solo rivales directos, como el Barcelona, sino todos los rivales de la competición y de todas las Ligas europeas.

Hay quien alega que es porque el Barcelona ha empezado más fuerte, ataca más, es más peligroso y, por tanto, recibe faltas que tienen que ser más castigadas por cómo son o donde son. Pero ese argumento no valdría para el resto de rivales y tampoco lo confirman los datos: el Real Madnd es el equipo de LaLiga que más pases da en campo rival: 1.645 por los 1.332 del Girona o los 1.328 del tercero en esa clasificación, que es el conjunto de Flick.

Pero, se puede decir, que es que no se hacen tantas faltas merecedoras de amarillas en los pases como en las jugadas individuales. El Real Madrid es el equipo que más regates intenta en la competición. Suma 105 intentos en cuatro jornadas, de los que 60 han salido bien (segun estadisticas de As.com), mientras que el Barcelona ha intentado 92 regates, de los cuales 50 han sido con éxito.

Si las faltas sancionables con tarjetase hacen para evitar disparos, el Real Madrid es el que más ha rematado de LaLiga, 53 veces; mientras que el Barcelona ha hecho 51 remates. El equipo de Flick sí que le gana en posesión (66,25 frente a 61,55, los dos primeros del campeonato).

Tampoco se puede ver la diferencia en las amanillas mostradas a los rivales por las faltas recibidas en campo contrario, donde se supone que las jugadas pueden tener más peligro y las faltas, por tanto, ser sancionadas con más rigor. El Barcelona, segun Whoscored, ha recibido 31 faltas en campo contrario en estos cuatro partidos, mientras el Real Madrid suma 29

Rodrygo recibe una falta en el partido entre el Real Madrid y el Real Valladolid



James celebra el gol de penalti que le marcó a Argentina en Barranquilla

#### Vallecas espera a James

▶El «10» lideró la victoria de Colombia ante Argentina antes de volver a España y debutar con la camiseta del Rayo Vallecano

J. M. Martin, MADR D.

Hace tiempo que muchos daban por terminada la carrera de James Rodriguez, pero al «10» le quedaba una segunda juventud en sus botas de la que está disfrutando la selección colombiana. Los «cafeteros», liderados por el pie izquierdo del mediapunta, llegaron, y perdieron contra Argentina, a la final de la ultima Copa América. Estuvo cerca Colombia del título, pero aquel tropiezo no ha roto su inercia, y el martes se tomo una pequeña revancha con la victoria ante los albicelestes en Barranquilla, camino del Mundial de 2026. Argentina y Colombia lideran el grupo suramericano, porque los números confirman la realidad, que son los dos mejores equipos del momento en la Conmebol.

James lo hizo todo frente a Argentina, lo bueno y lo malo. Primero se inventó una asistencia genial, una especie de globo al segundo palo, para el cabezazo de Yerson Mosquera, que suponia el primer tanto del partido. Colombia era mejor que su rival, pero en un mal pase de James hacia atrás encontraron el tanto del empate los de Scaloni. Nico Gonzalez se encargó de convertir el error en el 1-1. Pero el show de JR10 todavía no habia terminado.

#### Brasil carga contra su selección

La selección brasileña perdió contra todo pronóstico ante Paraguay (1-0) y esa cuarta derrota en ocho partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 ha hecho estallar a la afición y a la prensa. Los de Dorival Junior ganaron con lo justo a Ecuador gracias a un gol de Rodrygo Goes y cayeron en la segunda jornada ante los paraguayos, lo que ha hecho que los medios brasileños se pregunten por qué sus estrellas juegan a un gran nivel con sus clubes y bajan el rendimiento con la «canarinha». «Brasil juega mal y pierde»; «Falta osadía»; «Fútbol pobre» o «Crisis técnica» fueron algunos de los titulares sobre los pentacampeones del mundo.

Está en un momento de confianza brutal el ex de Oporto, Monaco y Real Madrid, así que cuando el VAR confirmó que había penalti a favor de Colombia, clavó la pelota en la escuadra del Dibu Martinez. James ha recuperado su mejor fútbol con su selección, donde tiene el apoyo del cuerpo tecnico y de unos companeros con los que forma una familia.

Su recuperación le ha permitidovolver a Madrid, donde nunca ha dejado de tener casa, y el Rayo Vallecano ya le ha dado la camiseta «10» con la franja roja. Alli ha jugado las dos ultimas temporadas Radamel Falcuo y ahora es James el que va a pasar en la barriada sus últimos años de futbol Ya ha estado entrenando con suequipo, pero no pudo debutar en las cuatro jornadas anteriores al paron de selecciones. Avisó lítigo Pérez de que iban a tener mucha paciencia con el colombiano y que necesitabatiempo para estar listo. Finalmente se fue con su selección sin estrenarse, y ha demostrado en estos dos partidos internacionales que ahora sí está preparado.

Después de varios despidos y de estar algunos meses sin equipo, James vuelve a disfrutar jugando al fútbol. Ya lo hace con la 
camiseta de su pais y el Rayo es el 
lugar ideal para que también lo 
haga con su club.





#### Mariano Ruiz Diez. MADR D

En el entorno del equipo español de la Davis en Valencia y en la propia organización del torneo había una sensación antes de la llegada de Alcaraz que se ha confirmado con la presencia de Carlitos en la concentración del grupo capitaneado por David Ferrer: el numero tres del mundo necesitaba un reseteo después de las ultimas semanasy nada mejor que una competición por equipos para hacer borrón y cuenta nueva. Y si esta semana termina como debe, es decir con España clasificada para la lucha por la Ensaladera, y se le añade la próxima con la Laver Cup de Berlin, Alcaraz podrá haber aparcado todo lo vivido antes y durante el traumático US Open.

El primer paso para que España se acerque a la Fase Final en el Martín Carpena de Malaga (19-24 de noviembre) lo dio Roberto Bautista. El castellonense abrió el duelo con la República Checa con una victoria ante Jiri Lehecka por 7-6 (7/1)y6-4, en I hora y 48 minutos. Bautista fue capaz de sobreponerse a un timido arranque en el duelo entre los números dos. Se vio con un 0-2 en contra de salida, pero fue mucho mas solido que un jugador que solo ha disputado seis partidos este año desde que se retirase en la semifinal del Mutua Madrid Open después de ser el verdugo de Nadal en octavos. Alcaraz completó la faena al superar a Thomas Machac, aunque el arranque complicado de Bautista fue una anécdota. Los nervios pudieron con el número tres del mundo en el tie-break del primer set, pero Machac no pudo ir mas allá. Los problemas musculares le frenaron en el segundo set (6-1) y el checo tiró la toalla por problemas físicos.

El curso de Alcaraz, se analice por donde se analice, es extraordinario. Ha ganado dos Grand Slams, Roland Garros y Wimbledon. el Masters 1.000 más importante, Indian Wells, y ha sido subcampeon olímpico. El «problema» es que la gira por Estados Unidos (segunda ronda en Cincinnati con la rotura de la raqueta ante Monfils ysegundarondadel USOpenante Van de Zandschulp en el que definió como peor partido de su vida) ha retorcido un balance sobresaliente. Hay un dato que destapa el peculiar ejercicio del murciano: solo otro jugador del «top-10» ha disputado menos partidos que él. Se trata de Novak Djokovic. El serbio ha jugado 39 partidos y Carlitos, 48. La clave es que casi la mitad (23) los disputó en apenas dos meses. Y el sobreesfuerzo en



## La Davis como terapia

Alcaraz ha logrado resetearse de lo vivido en la gira estadounidense sobre pista dura con España, que arrancó el torneo imponiéndose a la República Checa

Paris, con su participación en el cuadro individual y en el doble, le terminó fulminando a nível mental. En Valencia ya se ha visto a otro Carlitos.

La Davis le servirá para tomar impulso y aírontar un ultimo tra mo de la temporada en el que tiene pendientes numerosos desafios. En octubre le espera la gira asiática con el ATP 500 de Pekín y el Masters 1.000 de Shanghái. En ambos compitió el año pasado-semifinalista y cuarta ronda-, pero lo hizo en condiciones muy diferentes a como puede llegar este año. Luego aparece el Six kings Slam, el torneo que se han

inventado en Arabia Saudí con la presencia de Sinner, Djokovic, Medvedev, Rune y... Nadal. Solo por participar se embolsará 1,5 millones de dolares y si se proclama campeón serán 6 «kilos» de premio. Irrenunciable. A final de octubre afrontará en París el último Masters 1.000 de la tempora-

da, aunque su presencia dependerá de cómo se encuentre física y mentalmente para las ATP Finales. El Torneo de Maestros de toda la vida se lo perdió en 2022 por lesión y el año pasado alcanzó las semifinales sin estar a pleno rendimiento.

El ultimo capítulo serían las Fi-



La fase final

de 2025 y el

#### Roig Arena La fase final de esta edición de la Copa Davis se va a disputer en el Martín Carpena de Málaga del 19 al 24 de noviembre. Y la lucha por la Ensaladera el año que viene también podría dirimirse en Espana, Feliciano López, director de las Finales del torneo, ha dejado caer que en las próximas semanas se decidirá la ciudad sede del próximo curso y Valencia es una de las candidatas. Y su gran argumento será el imponente Roig Arena que estará terminado a finales del próximo verano. La respuesta de la capital valenciana a lo largo de esta semana será otro de los factores, pero el elemento determinante puede ser el espectacular nuevo pabellón en la capital del Turia.

cha por la Ensaladera. Esta edición es la gran referencia de la competición y no solo en el equipo espanol. No están Sinner, Djokovic, Zverev. De Minaur, Musetti, Fritz... Carlitos es la estrella sin competencia. «Mentalmente llego con muchas ganas, motivado, para seguir entrenando y seguir mejorando. Y. fisicamente, he hecho un buen trabajo desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo para afrontar la Davis de la mejor manera posible», ha asegurado el de El Palmar

Por eso, el exjugador y director de las Finales de la Davis, Feliciano López, dice lo que dice. «No sé si va a haber otro Nadal, no lo creo. Pero está teniendo una carrera fuera de lo normal para su edad. Compararlo con Rafa, Federer o Djokovic... Ahora mismo es probable que los supere, porque tiene 22 años y los otros, uno ya ha acabado y los otros dos les queda un poco. Si sigue jugando como está jugando puede estar a la altura de los 22 Grandes de Nadal o los 24 de Djokovic. El terna es que Federer, Djokovic y Nadal han seguido ganando casia los 40 años. Le quedan 18. ¿Pero lo puede hacer? Si porque en mi vida he visto a nadie que juegue así con su edad».



La Regata Rey Juan Carlos será el cierre del Trofeo Presidente de la Xunta 2024

R. D. BARCELONA

Del 27 al 29 de septiembre, además de las clases ORC y 1/80 que disputaran el triunfo final del titulo regional, la regata sera preparatona para el Xacobeo Europeans de 6 Metros, que arrancará nada mas acabar esta 9º edición de la Regata Rey Juan Carlos - El Corte Ingles Master Asimismo, será clasificatoria para clase Optimist en Galicia y están convocadas las clases de JCH Veteranos y la prueba anual del Centro Nacional de Vela Adaptada con la flota de los Dam 5.5. Faltan poco más de dos semanas para que entre en acción en Sanxenxo una de las regatas más emblemáticas de calendario nacional, en la que conviven desde los más jóvenes del mundo de la vela -la clase Optimisthasta los cruceros de la clase ORC, los Veteranos, los monotipos J/80 y la clase 6 Metros con sus dos divisiones: Clasicos y Open.

Desde el viernes dia 27, a partir de las 16:00 horas, la clase ORC y los 6 Metros afrontarán sus primeras mangas en aguas de las Rías Baixas, incorporándose el resto de las clases a partir del sábado 28 y con punto final el domingo 29 con la celebración de la entrega de premios, que estará presidida por el Rey Don Juan Carlos, a partir de las 18:00 horas.

La entrega de premios del domingo tendrá también otro protagonista: el botafumeiro de plata que representa los premios del Trofeo Presidente de la Xunta. Tras disputarse la Regata General Navieras organizada por el

#### La regata pondrá el punto final al circuito de alto nivel de cruceros en Galicia

Club Náutico Ría de Ares y la Mar de Finisterre en el Real Club Nautico de Portosin, además las tradicionales Regata Infanta Elena en A Coruña y el recientemente finalizado Trofeo Prínci pe de Asturias en Baiona, la Regata Rey Juan Carlos - El Corte ingles Master pondrá el punto final al circuito de alto nivel de cruceros de Galicia que un año más ha estado marcado por un elevado nivel competitivo.



nales de la Davis en Malaga del 19

al 24 de noviembre. Su relación

con el torneo hasta ahora ha sido

peculiar. Hace tres anos, despues

de haber sido cuartofinalista en el

US Open, estaba llamado a com-

petir en las Finales en Madrid.

Apenas 24 horas antes del que po-

dia haber sido su estreno dio po-

sitivo por covid y se despidió del

torneo. Tuvo que esperar un año

para debutar y aportar en la clasi-

ficación para unas Finales que

tampoco pudo disputar por una

lesión. El curso pasado las exigen-

cias de la gira norteamericana en

pista dura le llevaron a renunciar

y España se quedo fuera de la lu-

Carlos Alcaraz certificó la victoria de España ante la Republica Checa

Las victorias de Bautista y Carlitos, el primer paso para volver a luchar por la Ensaladera

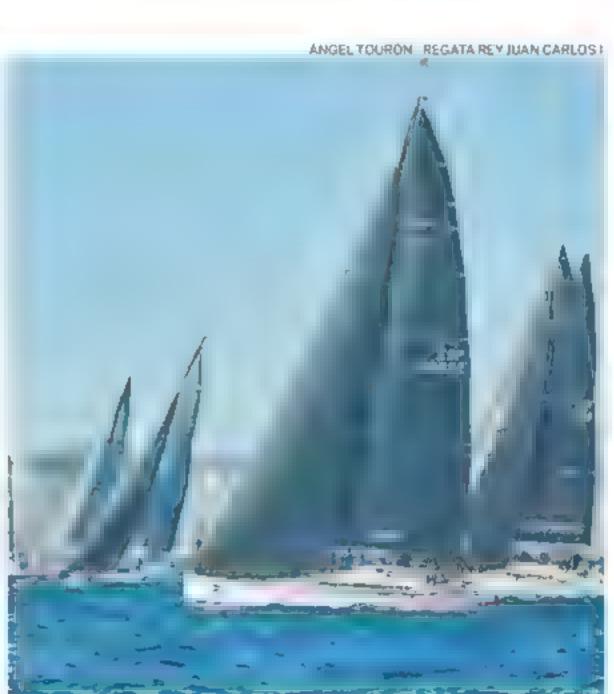





## La Vuelta más ajustada

Domingo García, MADRID

Han pasado más de 40 anos y 40 Vueltas desde que Alberto Fernández se quedó a seis segundos de ganar la carrera española. La diferencia más pequeña de la historia. Un suspiro que sufrió Javier Minguez desde el coche de director del Zor, el equipo para el que corría Alberto. La Vuelta la ganó Eric Caritoux, un francés desconocido. En realidad la perdió Alberto. Y Minguez sabe muy bien dónde.

El 24 de abril la Vuelta llegaba a la estación de esquí de Rasos de Peguera, en la provincia de Barcelona, con Pedro Delgado como lider, pero Alberto vio la oportunidad de ganar la carrera en esa etapa, la séptima, cuando quedaban todavía doce por delante

«Aquella fue una situación particular. No había pinganillos y cuando yo quise pasar [con el coche] no pude», recuerda Javier Minguez. «[Alberto Fernández] se fue con Chozas por delante y en vez de dejar a Chozas que gastara todo para llevarse a Caritoux cometió el error de atacar en el momento que no era, antes de la suSe cumplen cuarenta años de la ronda española que Alberto Fernández perdió por seis segundos



Alberto Fernández, con su entonces director, Javier Minguez

bidafinal. Y cuando yo pasé, ya iba con Caritoux. Y yo le dije "habla con él, ofrecele la etapa y tú el líder", pero se fundió los plomos antes, vinieron por detras los colombianitos y en el último kilometro, crack. Y perdió cincuenta y tantos segundos», añade. Alberto iba por delante con el francés, todos los rivales se habían quedado atrás y la Vuelta parecía suya.

« El mejor de la Vuelta era Alberto, pero él la pierde porque ve que todos los enemigos están muertos y porque él falla en el ultimo kilo metro. Si no, gana la Vuelta con la minga», recuerda Minguez

Alberto Fernandez estaba cerca de cumplir los 30, aunque no llegó a cumplir los, habia sido tercero en la Vuelta y el Giro el año anterior y tema un solido palmarés construído a base de victorias en carreras españolas de una semana: Vuelta al Pais Vasco. Setmana Catalana, Vuelta a Valencia, Volta a Cataluña... Pero le faltaba una grande y la veta más cerca que nunca. Caritoux, un joven francés de 23 años,

se presentaba con una unicavictoria, una etapa en la Paríz-Niza, y el español no lo consideraba un rival serio.

«No le consideró Alberto y el desfallecimiento del

último kilómetro [en Rasos de Peguera] nos costó la Vuelta. Si le considera, si pasa, van los dos juntos, lo normal, hubiesen llegado con quince o veinte segundos sobre todos y sin embargo perdió casi un minuto en el último kilometro con los que él ya había en-

Alberto Fernández, en un podio de aquella Vuelta en la que acabó segundo

terrado», recuerda Minguez. «Cuando llegué le dije "me cago en diez, la que has hecho. Si estabas ganando la Vuelta e igual la has perdido", "No me jodas, no me digas eso", me decia él. "Mira. La habias ganado con la punta del pijo"», fue la premonición del entonces director del Zor, «Si cuando él se va, le deja a Chozas que se funda y habla con Caritoux...», se lamenta. «Pero cuando yo paso ya era tarde porque no te dejaban pasar hasta que había un minuto de diferencia y ya habia gastado toda la munición», explica.

Mínguez está convencido de que esa Vuelta la hubiera ganado Alberto Fernández si hubiera tenido pinganillo, «¿Cómo la vas a perder con pinganillo? Si era el mejor. El problema es que quiso dejar a Caritoux cuando no era enemigo. Aunque me gane la etapa, si el problema eran los que habia dejado atras. Pero como ha bía dejado a los otros, pensó; "llego solo y gano la etapa". Le pudo el corazón», rememora el hombre que llevó a Alejandro Valverde a ser campeón del mundo en 2018.

Minguez ya habia ganado la Vuelta del 80 con Faustino Rupérez y la ganaria dos años después con Álvaro Pino. Aquella Vuelta del 84 se le quedo en el recuerdo, pero no le quema

«En el deporte ganas, pierdes, hoy estás contento, mañana no. La herida mental la tenía el dia de Rasos de Peguera, que le dije "hoy has perdido la Vuelta". "No me digas eso", me decia. Y por desgracia, acerté», concluve Minguez,

Antes de la etapa final en Ma drid, habia una contrarreloj en Torrejón de Ardoz. Caritoux tenía 37 segundos de ventaja y Alberto solo consiguió recuperarle 31. Seis segundos le faltaron.

Aquella fue la ultima Vuelta que corrió Alberto, cántabro de Cuena,

«Era el mejor,

pero le pudo el

corazón», dice

Javier Minguez,

su director

pero criado en Aguilar de Campoo. Por eso le llamaban el «Galleta». «Hizo una fiesta Unipublic en Scala Meliá Castilla entregando los premios de la Vuelta a España

y veniamos de la concentración de Sierra Nevada Rupérez, él y yo un dia antes que los demás», rememora Minguez. Cuando regresaba a casa en coche sufrió un accidente de coche que acabó con su vida. El 15 de enero del año siguiente hubiera cumplido los 30. LARAZÓN • Jueves, 12 de septiembre de 2024

DEPORTES 57

#### Shelly Ramirez Pino. MADR D

Laguerra civil en la hípica española no cesa. La polémica que sacude al equipo nacional de Salto de Obstáculos desde antes de los Juegos de Paris sigue abierta con la renuncia de dos nuevos jinetes. El número uno de la disciplina, Eduardo Álvarez Aznar, y Manuel Fernández Saro han seguido el ejemplo de Sergio Álvarez Moya e Ismael Garcia Roque y han renunciado a competir con el equipoespañol hasta que «todos los conflictos de la Real Federación Hipica Española, sus conflictos de intereses y chentelismo por las elecciones a la presidencia se solucionen», segun ha publicado Álvarez Aznar en redes sociales.

Hace un mes, Sergio Álvarez Moya envió un correo a la Ri-Hit anunciando las primeras renuncias. • Mediante el presente correo, informamos que, tras las conversaciones sostenidas con los propietarios de los caballos de los jinetes Sergio Álvarez Moya elsmael Garcia Roque, se ha decidido no participar en ninguna competición por equipos hasta que se resuelvan todos los conflictos federativos», apuntaba.

Sergio Álvarez Moya, Ismael García Roque, el segundo jinete de su cuadra, y Eduardo Álvarez Aznar fueron los tres jinetes españo-

## La crisis en la hípica española se agudiza

Eduardo Álvarez Aznar y Manuel Fernández Saro también renuncian al equipo de Salto

les que saltaron en los Juegos Olimpicos de Pans. Armando Tra pote quedó de reserva en un equipo que configuraron semanas antes Alberto Honrubia, entrenador nacional, y Carolo López, jefe de equipo. Al regreso de Paris am bos fueron destituidos por «los resultados obtenidos en los Juegos y por perdida de confianza», segun el comunicado federativo. Carolo López ofreció su version de las di vergencias con el presidente de la RFHE, Javier Revuelta, en un par de videos en YouTube, y Honrubia. ní siguiera ofrectó su versión. Los criterios de la selección para Paris siguen siendo un misteno a estas alturas

Sergio Álvarez Moya fue el pri mer jinete en pronunciarse denunciando el «caracter chentelar de la REHE» y cuestionando al pre-

#### Claves

El número uno de la disciplina, Eduardo Álvarez Aznar, y Manuel Fernández Saro, que no estuvo en los Juegos, renuncian al equipo nacional,

▶ «Todos los conflictos de la Real Federación Hípica Española y el clientelismo por las elecciones a la presidencia», marcan la renuncia de los dos jinetes.

PLas elecciones a la RFHE se celebran el 31 de octubre.

sidente. Eduardo Álvarez Aznar y Manuel Fernández Saro se han sumado con sendos comunicados en sus cuentas de Instagram. Manuel Fernández Saro, que no estaba en el listado de siete elegibles para los Juegos, ha dado tambien el paso al frente. Eduardo Álvarez Aznar apunta en la misma dirección haciendo mención expresa al inminente CSIO 5° de Barcelona. que es la próxima gran cita internacional que se va a celebrar en España. «He tomado la decisión de no formar parte del equipo español en el CSIO 5º de Barcelona y en otras posibles citas con el equipo nacional hasta que todos los conflictos de la RFHE, sus conflictos de intereses y clientelismo por las elecciones a la presidencia se solucionen Volveré a estar disponible como siempre en mi carrera cuando haya otro cuerpo técnico y exista una forma de seleccion basada exclusivamente en enterios deportivos», señala el jinete madrileño.

Con las elecciones a la presidencia de la RFHE el 31 de octubre, a las que concurren Javier Revuelta e Ignacio Ridruejo, Reyes Martín, en su recién estrenado cargo de jefa de equipo tras la destitución de Honrubia y López, está inmersa en la labor de organizar equipos competitivos para las próximas citas importantes: Rabat, Barcelona, Vejet...

#### El desafío de Topuria para su próximo combate

R. D. MADR D

Ilia Topuria, campeon del mundo del peso pluma de la UFC, ha asegurado que si su próximo rival, el estadounidense Max Holloway, supera el primer asalto en la pelea del 27 de octubre en Abu Dabi le «sorprendería mucho» y tendría su «respeto», «Realmente tengo el presentimiento de que va a ser un combate muy rápido. Si supera el primer asalto, me sorprendería mucho porque realmente se va a ver una versión de mí que nunca antes habéis visto», declaró el luchador en la conferencia de prensa del WOW 15, un evento de MMA que contará con 12 combates y que se va a celebrar el sábado en el Palacio Vistalegre (Madrid).

Topuria, con un balance de quince victorias y cero derrotas, se convirtió en el primer español campeón de la UFC tras vencer por kO al australiano Alexander Volkanovski el 18 de febrero y defenderá el titulo por primera vez frente a Holloway Elluchador confeso que su preparación «va mejor que nunca» y subrayó que el evento de UI-C que podría ce lebrarse en España, concretamente en el Bernabéu el primer trimestre de 2025, lo ve «muy, muy posible y si nos ayudais como lo estais haciendo ahora, mucho más. Ya se ha hecho una velada de deporte de contacto en el Bernabéu que nos ha dado el ejemplo de que nosotros también lo podemos hacer. La mentalidad es simple: sl alguien lo ha hecho, nosotros también podemos», expresó. «Vamos a seguir tra bajando en ello y yo creo que lo vamos a conseguir. Es cierto que nos estamos encontrando dificultades y que no ha supuesto nada nuevo», añadió.

Sobre la película que se estrena el 19 de septiembre que narra su historia desde sus inicios hasta su pelea con Volkanowski, Topuria dio detalles. «Vais a ver cómo mi mente me sostiene en momentos difíciles, cómo sufro, y creo que va a ayudare inspirar a mucha gente a encarar la vida», afirmó.



Manuel Fernández Saro ha sido la última renuncia al equipo español de Salto junto a Eduardo Álvarez Aznar

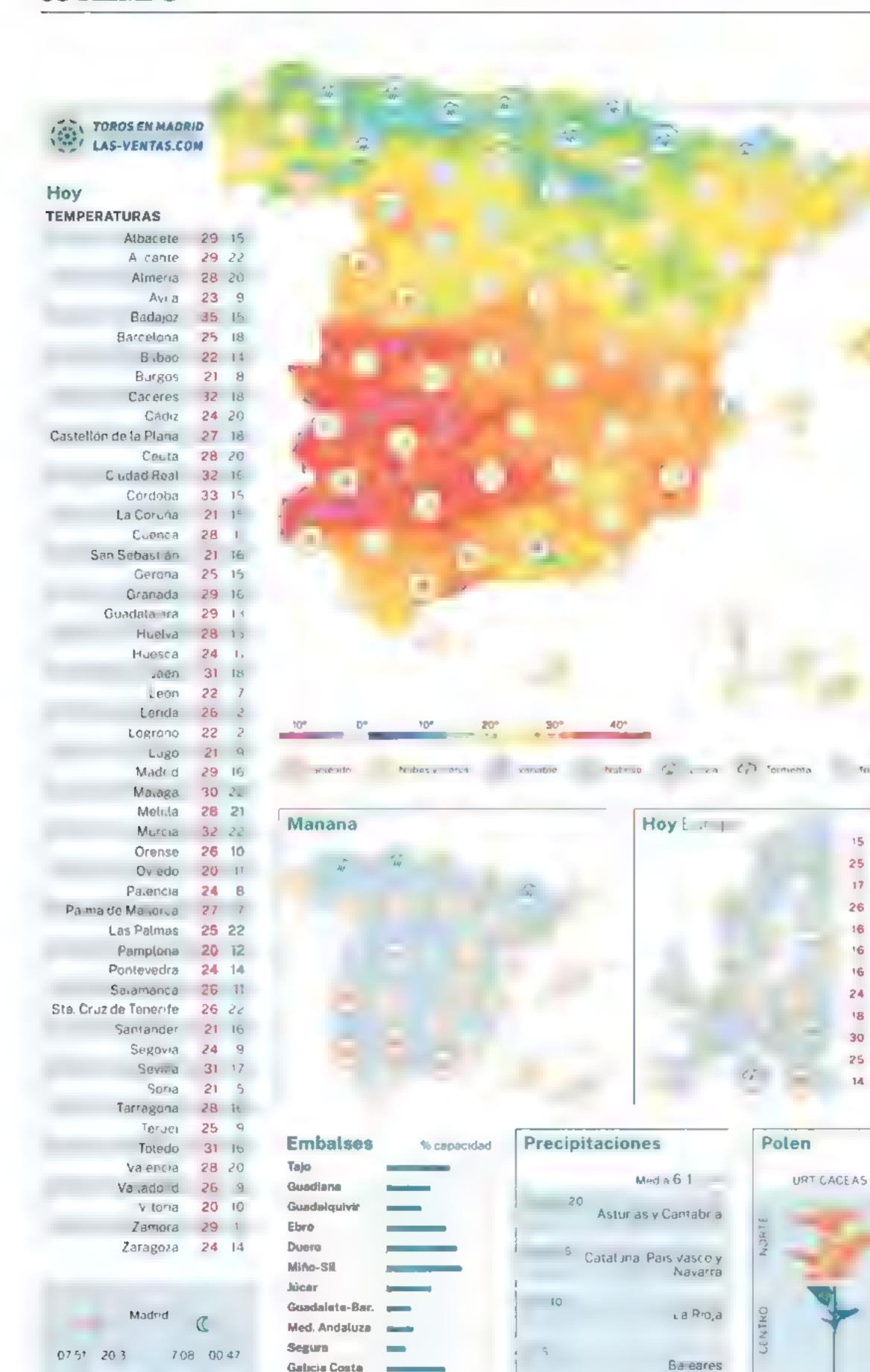

Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

P. Vasco Int.

3/09

12/09

18/09

Nueva |

Creciente (

Liena

Menguante 25/09

El hombre del tiempo

#### Lluvias y fresco



#### Roberto Brasero

lega un jueves con pinta de otono en buena parte de la península. Con lluvias en el norte donde sigue avanzando el frente que entró ayer por la tarde y seguirá descargando sobre todo en el este de Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. Por otro lado tenemos de nuevo tormentas en el mediterráneo y fuertes de nuevo las de Cataluña, norte de Baleares y Comunidad Valenciana a primeras horas. En estas zonas además con fuertes rachas de viento que también seguirán en el archipiélago canario. Y en los Pirineos lo que vamos a tener ya los que podna ser una primera nevadita de la temporada, mas allá de los copos que cayeron la semana pasada. Se espera nieve a partir de unos 1600 metros. En el resto de España no será un día de precipitaciones pero sí más fresco en el norte y zona centro, sobre todo por la tarde ya que las mínimas seran similares a las de ayer o incluso un poco más altas en Castilla y León.

#### A tener en cuenta



Land es

12

9

10

19

16

-6

Alto
 Medio
 Bajo

C Valenciana y Canarias

Resto de comunidades

, shoa

Paris

Roma

Ber in

USIO

Estaco mo

V3 50 € 3

v ena

Atenas

Moscu

Br /58 85

GRAM NEAS

El Servicio de Guarderia Rural del Paísaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares ha encontrado nuevos rastros de hultilas y ha conseguido huevas imagines entre la tabla sur y el paraje de Cartilissers

La reciente apertura de Boivia a los mercados de carbono ha generado discusiones sobre la conveniencia de su utirización Mientras que algunos expertos sostienen que es una oportunidad para que las poblaciones indigenas consignir beneficios los grupos ambientalistas aseguran que no son una garantiri para preservar el medioambiente.

#### Índice ultravioleta

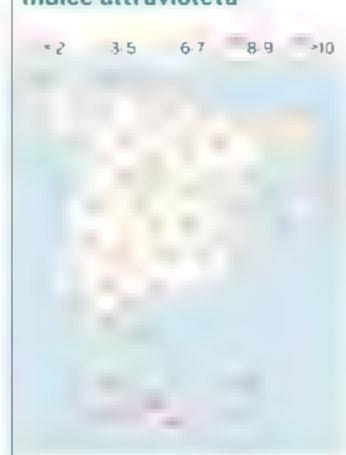

#### Mosaico

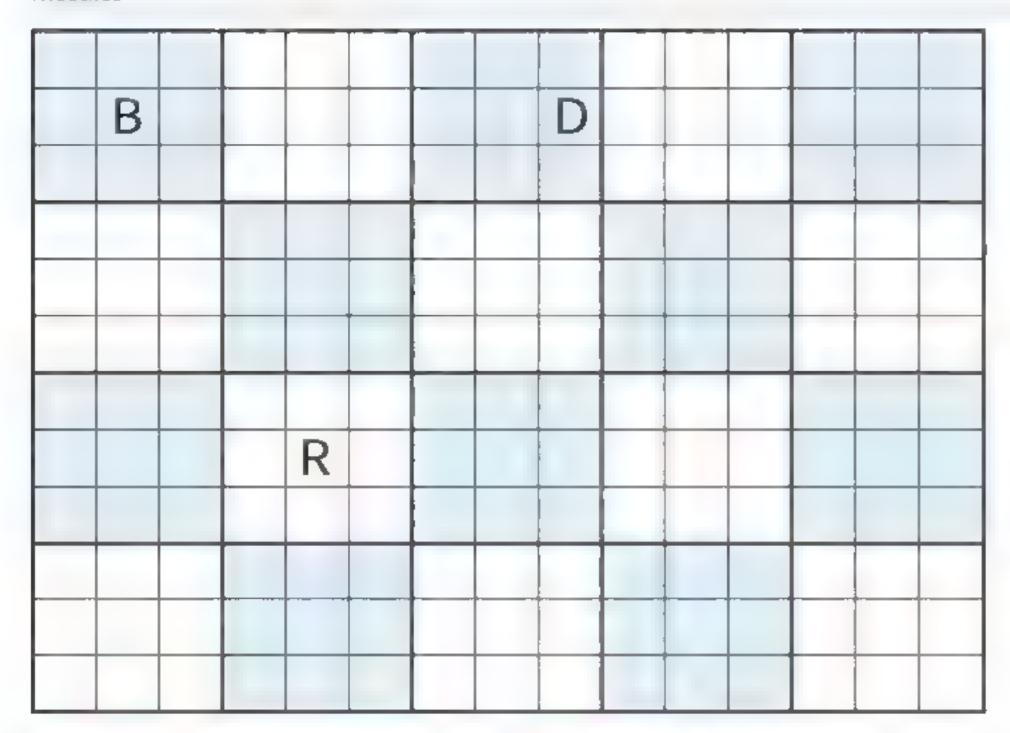

| L  |                  | Р                | S   | E      |             | E | 0      |        | V           | E                | R           | G           | Α                | S       |
|----|------------------|------------------|-----|--------|-------------|---|--------|--------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------|
| D  | E                |                  | E   | R      |             | R | Т      | Α      | E           |                  | Q           |             | Е                | N       |
| Α  | S                | <b>(6)</b>       | L   | O      | S           | Ñ | 0      | S      |             | U                | N           |             | L                | Α       |
| F  | U                | E                | E   | C      | T           | S | E      | W      | 0           | L                |             | P           | E                | T       |
|    | E                | N                | G   | Α      | S           | Α |        | D      | E           | $\Box$           | D           | S           | C                | U       |
|    | D                | E                | D   | R      | 0           | E | L      |        | C           | 1                | 0           | 5           | 7                |         |
|    |                  |                  |     |        |             |   |        | _      |             |                  |             |             | _                |         |
|    | E                | F                | 0   |        | E           | 0 |        | D      | R           | 0                | L           | L           | Α                |         |
| A  | E<br>R           | F                | 0   | R      | E           | 0 | E      | D<br>N | R           | 0                | L           | L           | A<br>B           | T       |
| A  | E<br>R           | F<br>N           | 00  | R      | E<br>R      | 0 | E      |        | R<br>B<br>Y | 0                | L<br>E<br>A | L<br>O<br>E | A<br>B<br>S      | T       |
| AL | E<br>R<br>I      | F<br>N           | 000 | R<br>T | ER          | O | E<br>R |        | R<br>B<br>Y | 0<br>1<br>S      |             | LOE         | A<br>B<br>S      | T<br>T  |
| AL | E<br>R<br>I<br>E | F<br>N<br>L<br>M | OOE | RTA    | E<br>R<br>L | O |        | N      | R<br>B<br>Y | 0<br>1<br>S<br>1 |             | LOE         | A<br>B<br>S<br>D | T T E 8 |

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado.

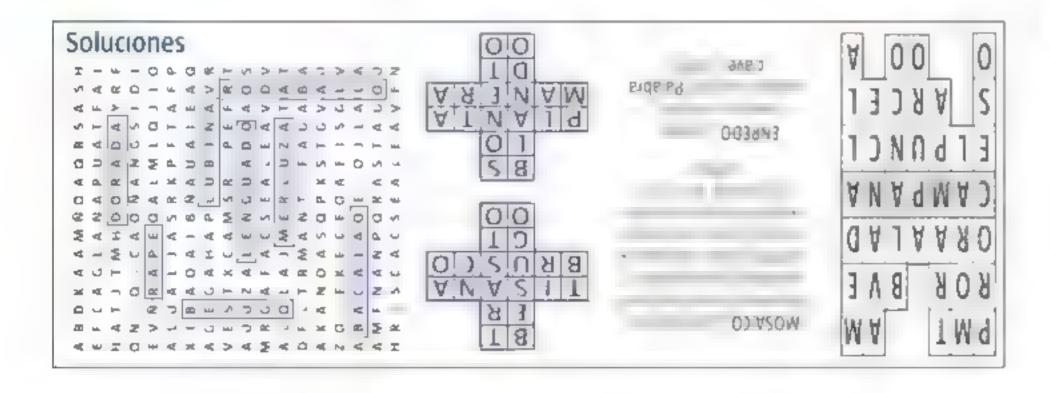

#### Sopa de letras

A B D K A A M Ñ O A Q R S A S H E F C A G L A N A P U A T F A I H A T J T M H D O R A D A Y R F O N I Q I C A O Ñ A N G S I D I E V Ñ R A P E Q A L M L Q J I O A L U A L J A S R K P F T A F P X I B A O A I B Ñ A U A I E A Q A G E G A H A P L U B I N A V R V E S T X C A M S R I P E F R T A U A U A V R V E S T X C A M S R I P E F R T A U U Z A L E N G U A D O A O S M R G A F A C S E A L E A V D V A L O L A J M E R L U Z A T A T D F L T R M A N T I F A U A B A A K A N O A S Q P K S T G V A U Z O I E K E C E O A E I S G L V A B A C A L A O E I O J L A L A A M F N A N P Q R A S T A U O U H R I S C A C S E A L E A V F N

Ocho pescados blancos

#### Cruzado mágico

#### Escalera



Pongal as letras que falfan para compretar las parabras

#### Ponça las palabras en vertica de forma que en la banda de loior se forme una palabra ciave. Bianco, moral, meda la apuro proceso, avance trampa.

#### Enredo

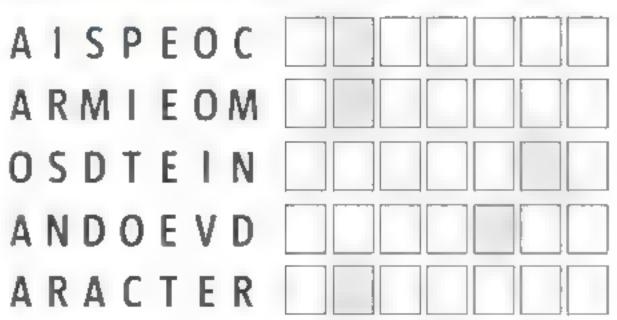

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra c ave en las casillas de color

Santoral

Cumpleaños

**DE MORA** 

actor (35)

A beo, Autónomo, Curonato.

PEDRO AGRAMUNT FONT

exd putado y exsenador (73.

cantante, actriz y modelo (43)

**ÁLVARO CERVANTES** 

JENNIFER HUDSON

Guido, Poncio y Valeriano.

#### **Autodefinido**

Crucigrama

10

11

12



10

11

#### Sudoku

| Modin |   | 6 |   |   |   | 2 | 7 |   |        |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|       | 5 |   |   | 7 |   |   |   |   |        |
|       | 3 |   |   |   |   | 1 | 2 | 6 | 4      |
|       |   |   | 5 |   |   |   |   |   | 2      |
|       |   |   |   |   | 4 |   |   |   |        |
|       | 1 |   |   |   |   |   | 8 |   |        |
|       | 6 | 2 | 7 | 9 |   |   |   |   | 3      |
|       |   |   |   |   |   | 6 |   |   | 3<br>5 |
|       |   |   | 8 | 1 |   |   |   | 4 |        |

9

5

8

#### HANS ZIMMER

6

Grupo Aifil

compos tor de bandas sonoras (67) Loterias

ONCE

Miercoles, 11 de septiembre

Numero premiado S:043 85521 5013 79106 Mortes, 10 \$1045 75528 Lungs, 9 S:011 48191 Domingo, 8

HONCE

S.032 78999 Sábado, 7 S.0!111072 Viernes, 6 S:030 15522 Deves, 5

BONOLOTO

Miércoles, 11 de septiembre Numeros

02 15 28 38 39 48 C 37/R 2

Autertos ... PLIOS 76,809,87 1.010.66

**LOTERÍA NACIONAL** 

Sábado, 7 de septiembre

27.77

9

**| =** *,* 

Numero premiado 06664 2-3-4

**EUROMILLONES** 

Martes, 10 de septiembre

Numeros

06-29-46-47-48 Numeros estrella 02-09

LA PRIMITIVA

Lunes. 9 de septiembre

Numeros

27-31-33-34-40-46 C 47/R-5

367.563,49

4.020,96

**EL GORDO** 

Domingo, 8 de septiembre

Numeros 03-06-10-38-51

Ajedrez

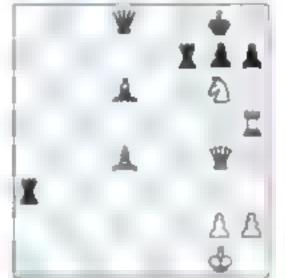

Juegan negras

Jeroglifico



¿En cuántos sitios entraste?

Ocho diferencias





\$10203040



www.rttm.es = www.pidetaxi.es

Radioteléfono



Horizontales: 1. Se hace el estrecho en la construcción. Dos de abril. - 2.

Da miedo en pijama. Hacen sombra. - 3. Siempre pierden los partidos de

baloncesto. Tiene buen ojo para coser. — 4. Libro religioso. El deste de Osio.

- 5. Trozo de atun. A pesar de las apariencias, aqui hay tomate. Son el

centro del caos. - 6. Personaje de Julio Verne. Caos en Lima. Limitan el

asunto. - 7. Condición de normal. - 8. Producen bocio. Delgadas que saien

de la bulimia. Coge con la mano. - 9. Hacía un oraculo con un pito

Hortaliza comestible. - 10. Siglas bancarias que se usan con mucho interés

Crean enemistad. Halago fingido. - 11. Nombre de varón. Sube al podio.

- 12. Viven como reyes una vez al año. El fin del desayuno.

Verticales: 1. Escr bio El divino impaciente. Revuelto de pato. – 2. Castigo,

## Soluciones





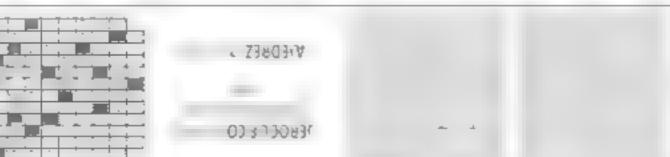



Jaime Cantizano Presentador

# «Mi virtud es la de olfatear el talento de otros y exponerlo ante un micrófono»

El presentador presume de un gran equipo en su nueva etapa en Onda Cero

David Jaramillo, MADRID

nda Cero ha reconfigurado parte de su parrilla y, entre las novedades, ha sido notable el cambio en las tardes, ahora bajo el mando de un Jaime Cantizano al que «Por fin no es lunes» le ha encajado fenomenal, dotando el espacio de frescura, variedad, actualidad y mucho entretenimiento. Hablamos con él de su nueva etapa.

#### Jaime, «por fin» es su turno.

Sí, y mira que es algo que hemos evitado durante 7 años, pero han cambiado las tornas y ahora, « Por fin», queremos que sea lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y estamos preparados para enfrentarnos a un gran reto, porque después de 17 años en antena con Julia Otero, queremos construir algo totalmente nuevo para las tardes de Onda Cero, pero con algo del espíritu que también nosotros edificamos.

#### Cuatro horas de programa dan para mucho, ¿se hacen una montaña a la hora de planear?

No lo siento así, creo que nunca he tenido un programa, en radio o televisión, que durara menos de dos horas y la mayoría en directo. Al final, creo que se diluye la noción del tiempo y es muy difícil que se me haga cuesta arriba un programa, porque es verdad que estoy muy, muy arropado. Yo siempre defiendo que no soy yo, yo no me considero un virtuoso de la comunicación, pero sí creo que puedo tener como cualidad principal o como virtud, la de olfatear el talento de otros y de sacar

lo mejor de aquellos que se sientan conmigo en la misma mesa y ante un micrófono.

#### ¿Y cuáles son las claves, Jaime, para hacer que el programa sea suyo y que marque diferencias con los demás?

Pues mira, creo que escuchar la radio es un acto intimo y el comunicador al final acaba consiguiendo una relación con quien lo escucha que no se consigue con otro medio. Es un tú a tú y donde mejor te van a conocer es en la radio, te hace transparente, y creo que ese es el valor fundamental de cualquier programa, esa intimidad. En este caso, creo que si rompes esa barrera de la distancia con cada una de las personas que están al otro lado, habrás hallado la fórmula.

## Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar esta semana el programa, pero entiendo que, aunque tenga un esquema reconocible, es muy dinámico. ¿Qué podemos esperar?

Eso es, lo que ocurre en el día a día marca el programa, incluso, a la velocidad que va todo, lo que ocurreen la mañana incide en la tarde. Por supuesto tenemos una estructura definida, con secciones, colaboradores y una amplia variedad, pero la actualidad marca el ritmo. Procuramos acercamos a la realidad con un análisis sosegado, serio y, sobre todo, con amplitud de miras. El programa tiene dos horas centrales de entretenimiento y compañía en ese momento en el que sales de trabajar, estás recogiendo a los niños en el colegio o estás volviendo a casa, y otras dos horas de mayor análisis, con colaboradores muy dispares, que nos

ayudarán a crear un mapa general de lo que está pasando.

#### ¿Qué voces le acompañan?

Para desentrañar la actualidad del día contamos con la ayuda de Juan de Dios Colmenero, la tertulia en la que comentaremos todo con un tono distendido estarán las voces



Nunca me ha interesado sentarme en una mesa de radio solo con aquellos que piensan como yo» de Ángel Antonio Herrera, Elisa Beni, Celia Villalobos, Susana Díaz, Juan Soto Ivars, Carolina Bescansa, Ketty Garat, Daniel Ramírez o Rebeca Marín. Las únicas dos representantes de la política, que a veces da la Impresión de no seguir el argumentario oficial, son Celia Villalobos y Susana Diaz, que son amigas que tienen ese deje andaluz y que comunican también eso en cuanto a la actualidad. Por la sección diaria «La hora brava» desfilarán personajes de la talla de Boris Izaguirre, Bibiana Fernández, Pablo Pombo, Juan Luis Arsuaga o Alaska; Ana Iris Simón pretende contamos un cuento, ella que sabe de literatura y Juan Luis Arsuaga, que se va a sentar cada semana con un igual, con una mente privilegiada para establecer un diálogo. También tendremos una sección de crónica negra a cargo de la criminóloga Carmen Balfagón y el periodista de sucesos Ángel Moya. Javier Olivares, creador de «El Ministerio del Tiempo» y Edu García hablarán de deportes y de lo que surja... Y más nombres que se me quedan.

#### El abanico es amplio, también en corrientes de pensamiento.

Es que ahí está la clave, nunca me ha interesado sentarme en una mesa de radio solo con aquellos que piensan como yo. Me interesa mucho más sentarme con los dispares, con los que no comparten conmigo el mismo punto de vista sobre diferentes asuntos. Si solamente nos quedamos con nuestros iguales, aquellos que piensan como nosotros, no hay avance, no hay aprendizaje y nos empobrecemos.

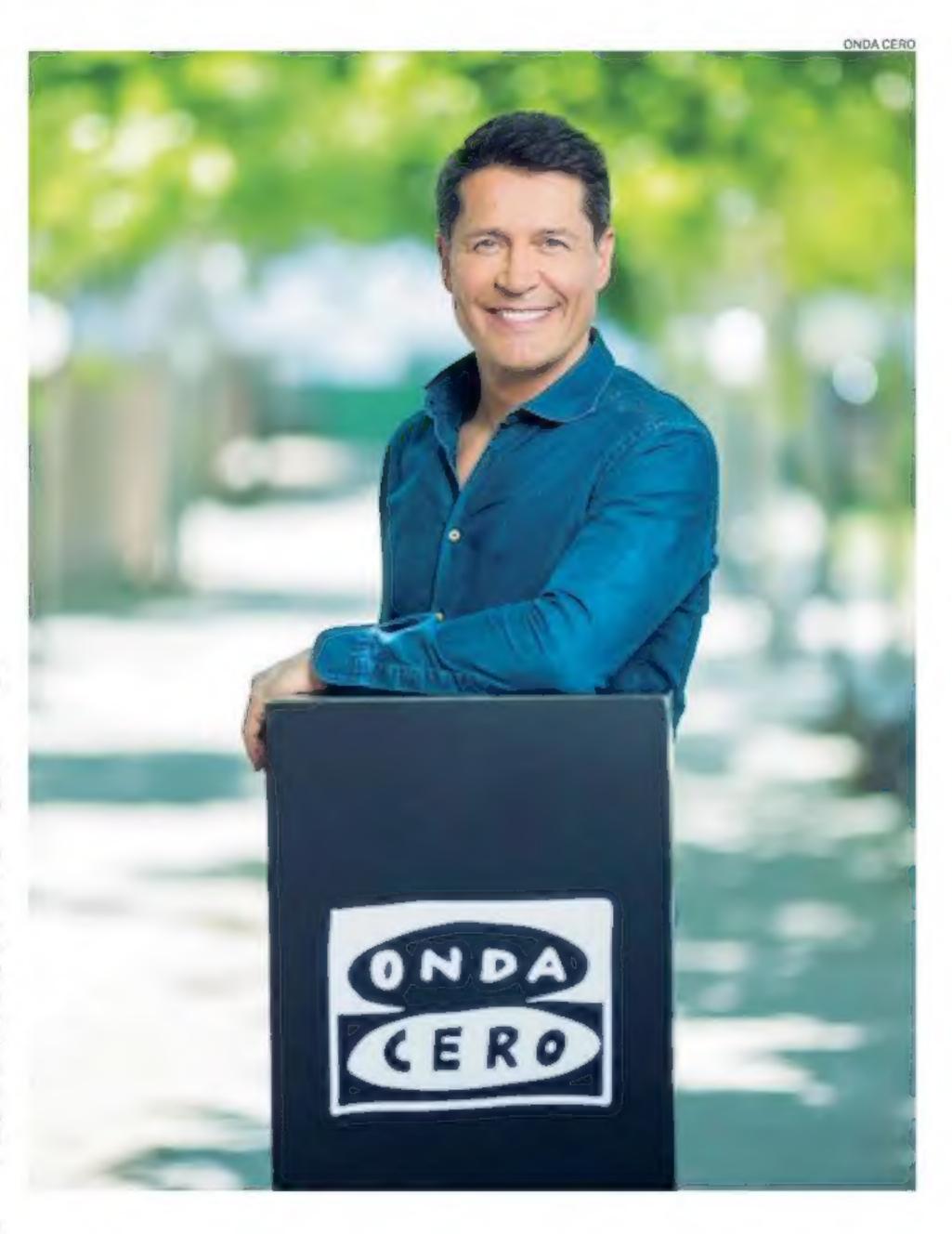



Javier Cámara interpreta a Tomás en la tercera y última temporada de «Rapa» de Movistar Plus+

Patricia Navarro, VITORIA

s habitual que Maite y Tomás nos atrapen con su trama y con su peculiar relación. Es lo normal, como también lo es dejarse llevar por los paisajes tan cuidados como bucólicos de esta serie que, en la oscuridad, te lleva a querer viajar con los protagonistas sin dejarte llevar por el drama, que es la enfermedad de Tomás, la degenerativa ELA, pero sin dejarte atrapar (solo) por la pena. Hay intriga y emoción a partes iguales... Pues prepárense para el viaje de esta tercera y última temporada, porque te agarra, te pellizca y te estruja las emociones con más fuerza que en las dos anteriores. «Es todo un éxito una serie que haya funcionado tanto y sea protagonizada por dos personas de cincuenta años que no tienen sexo», nos cuenta Tomás, digo Javier Cámara, en el FesTVal, el Festival de la televisión en el que se presentó el cierre de ciclo en Vitoria.

El actor no vino solo. Y así nos relató Fran Araujo, uno de los creadores, el desenlace: «Siempre arrancamos desde los personajes. Los habíamos dejado viendo una casa que es donde arranca la siguiente (la tercera y última). Todo el proceso de escritura fuimos descubriendo cosas y queríamos jugar

### Javier Cámara en «Rapa»:

### «No quería hacer un thriller, pensé que se iban a reír»

Movistar Plus+ estrena la tercera y última temporada de la exitosa serie que asegura intriga y emoción a partes iguales

a varias historias juntas. Teníamos que cerrar tres temporadas y ver el espacio que le dábamos a cada personaje. Tiene una historia principal que lleva Maite, una desaparición que se va complicando muchisimo. Y Tomás se implica de una manera personal también. Y el viaje emocional de la enfermedad de Tomás».

Pepe Coira, director y creador, nos contextualiza: «Es un tipo que hasido diagnosticado con ELAy de repente por azar es testigo de un crimen y encuentra el motor. Está vinculado a su situación personal. Es alguien que quizá, por su momento vital, ya no quisiera saber nada más, pero se ve obligado por intentar demostrar que está siendo acusado de un crimen que él cree que es incapaz al tratarse de una de las pocas personas que admira.

«La tercera temporada va mucho más allá, todos nos saltamos las normas», dice el actor Todo el rato vida y muerte están ligadas».

«Hay algo increíble que es que en su momento está pensando en salvar a alguien. Hay algo bonito en cómo está cruzada la vida, la muerte, en intentar quitar la vida a alguien. Es un prisma que se ha intentado trabajar, también sobre la familia, la pérdida, el amor y la amistad. ¿Por qué nunca se trata la amistad en las ficciones? Se trata el amor, pero la amistad no», se cuestiona el creador Fran Araújo.

Que Tomás, el personaje que interpreta Javier Cámara, tiene una enfermedad degenerativa ya lo descubrimosen laprimera temporada, pero en esta está en un nivel mucho más avanzado y el actornos habla así del personaje: «Me gusta mucho todo lo que quiere saber. Necesita saber la verdad. Si una persona mató a la otra, si la secuestró, si hay drogas o abusos en juego. Es su principal motivación, quiere ver la realidad en los otros», relata.

Una temporada que vuela alto, en todos los sentidos: «Es la más emocional, también por ser el cierre, la última, pero hay algo apabullante. Es un giro constante hacia algún lugar. La tercera temporada va mucho más allá. Nos pone en una tesitura en la que todos nos saltamos las normas, aunque tenga justificación», nos avanza.

Mónica López vuelve a tener mucho que decir esta temporada y destaca a un personaje que la confronta: «Me gusta que Maite (su personaje) pueda aprender de una más joven».

Jorge Coira regresa como director después de la primera temporada: «Es un canto a la vida total. Han sido localizaciones complejas de encontrar, pero son una maravilla». Lo corroboramos.

Ha dirigido todo, menos un capitulo, el tercero, en el que se ha aventurado Javier Cámara: «Estaba muy nervioso. Me dan un capitulo de una serie en la que no me veía ni como actor. En la primera temporada tenía muchas dudas de estar en un thriller y ahora siento que esta serie es mía entera. Ver una serie tan bien escrita y que se cierra perfecta. No lo hubiera hecho sin que Jorge me lo hubiera pedido y con este equipo. Me lo tomé muy en serio».

No dudó Cámara en recordar cómo fueron los comienzos «A mí cuando me dieron el thriller no lo quería hacer, pensé ¿yo? Si cojo una pistola me voy a caer, se van a reír de mí. Cuando supe que iba a estar Mónica López, también supe que iba a hacer la serie. Me encanta que hayan llegado a ese lugar en el que dos personas mayores de cincuenta años se quieren de esa forma y me parece valentísima una serie tan popular de dos personas de 50 que no tienen sexo», recalcó el actor.



#### «SUEÑOS DE LIBERTAD»: ANDRÉS Y BEGOÑA TIENEN UN ENCUENTRO A SOLAS



ANTENA 3

13:20 Cocina abierta con Karlos

Con Sandra Golpe

Concurso con Roberto

Con Vicente Valles y

Con Rocio Martinez,

Angie Rigueiro y Alba

08:55 Espejo público.

15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

Arguinano.

13:45 La ruleta de la suerte.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

15:45 Sueños de libertad.

21:00 Antena 3 Noticias 2.

Esther Vaguero.

17:00 Yahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra.

Leal

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo.

Dueñas.

21:45 El hormiguero 3.0.

perfecta».

Antena 3 estrena hoy, a partir de las 15:45 horas, un nuevo episodio de su exitosa serie

diaria «Sueños de libertad», disponible en atresplayer. En el capítulo de hoy, Begoña no perdona a Jesús por haberla separado de Julia. Digna tras su conversación con Mario, reniega de

la memoria de Gervasio. Marta y Fina hacen pública su inminente marcha a Barcelona con Jaime. Damián e Isidro comparten la tristeza que sufren por la marcha de sus hijas. Carmen afronta con nerviosismo su primer día como encargada de tiendas y da una importante noticia a Tasio. María teme

que, con Jaime moribundo, su secreto no permanezca a salvo y todo el mundo pueda conocerlo. Digna defiende su relación con Damián delante de sus hijos. Andrés y Begoña tienen un encuentro a solas para poder así planificar la búsqueda del cadáver de Valentin.

07.30 ¡Toma salami!

08.25 Callejeros viajeros.

#### LA1

08:00 La hora de La 1.

10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial 14:10 Ahora o nunca verano. 15:00 Telediano L 15:50 Informativo territorial 16:15 El tiempo. 16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador.

20:30 Agui la Tierra. 21:00 Telediario 2. 21:40 La Revuelta. 22.50 Nuestro cine. As Bestas»

01:00 Cine. «Bajocero».

LA2

12:15 Las rutas D'Ambrosio. 13.10 Mañanas de cine. «Sam Whiskey -. 14:45 Curro Jiménez. 15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2. 19.00 Grantchester. 20:35 La 2 express. 20:45 La asombrosa aventura estadounidense de George. 21:30 Cifras y letras.

#### TELEMADRID

00:00 LateXou con Marc Giró.

22.00 Como nos reimos!

19:30 Madrid directo. 20:30 Telenoticias. 21:15 Deportes. 21:30 El tiempo. 21:35 Juntos. 22:30 Cine. «La vida de David Gale». 00:45 Atrápame si puedes

Celebrity.

03:55 Hasta la cocina.

02:10 Nos vemos en el bar.

#### bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus

22.45 El peliculón. «La familia

esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo que para ella es el ideal de una familia perfecta.

Lucía cree llevar una vida

modélica y tenerto todo

01:10 Cine. -Lo contrario al

#### TRECE

14:30 Trece noticias 14:30. 14:45 El tiempo en Trece. 14:50 Cine. «McQ». 16:50 Cine. «La fuga de Eddie Масоп», 18:45 Cing. «La última patrulla». 20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece at dia. 21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel 00:30 El Partidazo de Cope.

#### LA SEXTA

06:30 Ventaprime. 07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García Farreras. 14:30 La Sexta noticias 1º edición. Con Helena Resano. 15:15 Jugones. 15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde.

Con Cristina Pardo e Iñaki López. 20:00 La Sexta noticias 2º edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave.

Con Joaquin Castelion. 21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21:30 El intermedio. 22.30 El taquillazo. «Por encima de la ley». Nico, hijo de italianos que emigraron a los Estados Unidos, estudia artes marciales en China cuando es reclutado por

la CIA. 00:50 Cine. «Glaciación 2012».

#### **MOVISTAR PLUS+**

15:20 Cine, «El puente de los espias». 17:34 Cine. +Los Fabelman+. 19:57 Steven Spielberg el rey midas de Hollywood 20:55 Ucrania: soldados en el frente. 22.00 Rapa. 23:53 Nustres ignorantes. 00:30 El consultorio de Berto.

01:15 20 días en Mariúpol.

#### **NEOX**

12:15 Los Simpson. 16:15 The Big Bang Theory. 19:45 Chicago P.D. 02:30 Jokerbet: Idamos uego! 03:15 The Game Show. Q4:00 Minutos musicales. 06:00 Hoteles con encanto.

07.00 Neox Kidz.

10:00 Modern Family.

#### NOVA

10:45 Caso abjecto. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15:00 Emanet. 16:00 Esposa joven. 16:45 La viuda de blanco. 18:30 La fea más bella. 19:45 Si nos dejan. 21:30 La ley del amor.

#### MEGA

03:10 A un paso del cielo.

02:30 VIP casino.

07:30 El Chiringuito de Jugones. 10:00 Crimenes imperfectos. 14:30 La casa de empeños. 19:45 ¿Quién da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta 00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### STAR CHANNEL

Con Josep Pedrerol.

14.10 Los Simpson. 15:28 Will Trent Agente especial 16:19 Cine. «Venganza». 17:44 ACL Alta Capacidad Intelectual 18.52 El cuerpo del delito. 21:29 FBI: Most Wanted. · Powderfinger». 22:30 Cine. «Géminis».

01.09 El cuerpo del delito.

#### CUATRO

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

10:30 Viajeros Cuatro. 11:30 En boca de todos. 14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro. 15:10 El tiempo. 15:30 Todo es mentira. 18:00 Lo sabe, no lo sabe. 19:00 |Boom! 20:00 Noticias Cuatro. 20:45 ElDesmarque Cuatro. 21:00 El tiempo. 21.10 First Dates 22:50 Horizonte. 01:50 ElDesmarque madrugada 02:35 The Game Show.

#### **TELECINCO**

07.00 Informativos Telecinco 08:55 La mirada critica. 10:30 Varnos a ver. 15:00 Informativos Telecinco. 15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo. 15:45 El diario de Jorge. 17:30 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco. 21:30 ElDesmarque Telecinco. 21:45 El tiempo. 21:50 Gran Hermano.

#### WARNER TV

02:00 Gran Madrid Show.

07:35 Miracle Workers.

07.56 The Rookie. 11.09 The Big Bang Theory. 15:32 Cine. «El destino de Apriler« 17.33 FBI. 19.16 Hawai 5.0. 22.01 FBI. 01:42 Cine. «El pasajero». 03.17 Lucifer. 06:03 Miracle Workers.

#### LARAZON 25 Mochila de viaje completa y funcional

ESCAPADAS-TRABAJO-OCIO-DEPORTE



Apta todas aerolineas: viaja sin tacturar



RECORTA LOS CUPONES DE LUNES A VIERNES





Por solo 26.956. Promoción válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melita, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

No olvides hacer la reserva en tu punto de venta antes del domingo 15



jueves, 12 de septiembre de 2024

s algo insólito en una democracia. Es cierto que es habitual en los regimenes autoritarios. Las dictaduras no respetan la separación de poderes, aunque exista formalmente. Cuentan con una constitución, no se reconocen como dictaduras brutales y corruptas y disponen de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por tanto, se puede gobernar sin contar con el Poder Legislativo, pero es una grave anomalía en una democracia. Nos hemos acostumbrado a las prácticas clientelares del sanchismo, que RTVE sea un descarado canal temático del PSOE, que se use y se abuse de los medios públicos al servicio de intereses personales o de partido, que la Administración y el sector público empresarial sean un botín para los amigos del poder y los visitadores de La Moncioa. Son patologías que provoca el populismo sanchista en el sistema democrático. El líder del PSOE no cuenta con una mayoría parlamentaria que le apoye. Lo pudimos constatar ayer. El PP logró sacar adelante una proposición no de ley por la que se reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela por 177 votos a

#### Sin Perdón

#### ¿Se puede gobernar sin el Poder Legislativo?



Francisco Marhuenda

«Hay que tener en cuenta que, pase lo que pase, piensa agotar la legislatura» favor, 164 noes y una abstención. El PSOE votó en contra. A Sánchez no le importa perder votaciones. Ha decidido que seguirá en el poder ignorando al Congreso. Lo normal sería que presentara una cuestión de confianza, pero no lo hará porque sería derrotado. Es cierto que la errática posición de Vox introduce dudas más que razonables sobre la unidad de acción de la oposición en su contra. Abascal y su equipo se sienten muy cómodos con Sánchez y su prioridad es hacer de oposición del PP. Hay que tener en cuenta que, pase lo que pase, piensa agotar la legislatura. En primer lugar, le gusta ocupar este cargo y no tiene intención de acogerse a una jubilación anticipada. Es uno de los mayores chollos del mundo con un buen sueldo, gastos ilimitados, viajes pagados, una residencia palaciega y otras a su disposición para los fines de semana y no hay nada que le guste más que la política. Por otra parte, con el complejo horizonte judicial que afronta y el apoyo interesado de los mercenarios de la izquierda política y mediática, encabezados por el millonario José Miguel Contreras y los lobistas, su seguridad pasa por seguir en La Moncloa.



osé Saramago (1922-2010), el Nobel portugués que hacía «comprensible una realidad huidiza», también explicaba que «la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, nunca es definitiva». El Gobierno acaba de perder dos votaciones en el mismo Parlamento que Pedro Sánchez orilla, a pesar de sus últimos matices, cuando no obtiene su favor. Ambas derrotas son un 0-2 contundente sin apenas consecuencias ni mayor trascendencia real, pero sí psicológica. Todo será más duro si, como apunta, Junts vuelve a tumbar el techo de gasto y obliga a prorrogar los Presupuestos. El inquilino de la Moncloa cree que tiene una última baza si negocia/promete algo a los ganadores de los próximos Congreso de los partidos «indepes», aunque nunca hay nada seguro en ese terreno. Por si acaso, quiza en un exceso de autoafirmación, proclamó que puede seguir adelante sin el apoyo parlamentario que le hizo presidente. También sabe que, incluso para él, eso es imposible más allá de unos meses, casi un año y, aunque menores, los traspiés parlamentarios le horadan más de lo que parece.

#### Al portador

#### El Gobierno pierde 0-2 y Sánchez de portero



Jesús Rivasés

«Las derrotas parlamentarias del Gobierno son inocuas por ahora, pero tampoco pueden prolongarse mucho tiempo»

La prórroga presupuestaria no plantea grandes problemas económicos. Las cuentas vigentes son tan expansivas que todavía se pueden estirar más. Es un problema de imagen y credibilidad, dentro y fuera de España. Si, justo antes de sonar la campana, el Gobierno logra luz verde para los presupuestos, habrá legislatura hasta 2027. Mientras llega ese momento, Sánchez, tras el Congreso del PSOE, liquidará a cualquier dirigente del partido con algún atisbo de disidencia, acaso con la excepción -estética- de García Page. Si después de todo, y con Puigdemont rehén del Constitucional, no hay Presupuestos, el presidente, con el consejo de Diego Rubio, el nuevo Maquiavelo de la Moncloa, lector ávido del florentino, barajará opciones para la primavera/verano. Hay indicios. La portavoz Pilar Alegría, cada día más cercana al presidente, habló el otro día, en un lapsus, corregido sobre la marcha, de las elecciones de 2025. Tiempo de provisionalidad en el que Feijóo presumirá de victorias, inanes pero victorias, parlamentarias, con Sánchez de portero, que como las derrotas tampoco son definitivas, según Saramago.

Robblomo de Allamosein al lectur III. \$24.71.24 synyas lantazim.an

Telef. 954.96,77,000